

El oficialismo logró dictamen en Diputados para la Ley Bases y el paquete fiscal que se debate mañana. Aceptó no privatizar Aerolíneas, el Correo y los medios públicos. Dudas sobre Ganancias y Bienes Personales P/11

### Las cartas están echadas



### COPA AMÉRICA En un partido electrizante, el go

En un partido electrizante, el gol de Lautaro Martínez a los 88 minutos le dio el triunfo a la Argentina frente a Chile. Primer equipo clasificado a cuartos de final P/30/31

### La Scalonetta sufrió y ganó



Buenos Aires
Mié | 26 | 06 | 2024
Año 38 - Nº 12.799
Precio de este ejemplar: \$1300
Recargo venta interior: \$200
En Uruguay: \$40

AM 750

OBJETIVOS

PERO NO
IMPARCIALES

#### LIBERLAND

"No tenemos que hacer guerra con ningún país, nadie reclama ese territorio entonces estamos fundando un nuevo país. No va a tener los problemas que tiene Milei ahora mismo, que está prácticamente solo tratando de desocializar un país que es completamente socialista", explica Pol Victoria, un colombiano que dice ser embajador de Liberland, una micronación situada en la orilla occidental del río Danubio, en la frontera entre Croacia y Serbia, que se proclamó independiente en 2015 y que la comunidad internacional desconoce. Victoria se define como "cristiano, grecoromanomedieval, reaccionario, romántico, hispánico, libertario, politica y económicamente austríaco y socialmente polimicromonárquico", amigo del presidente de la Argentina, quien en su época de cosplayer, disfrazado de superhéroe, se declaraba ciudadano de Liberland. Parece un sketch pero es realidad.

La vicepresidenta habilita gastos en el Senado para los amigos mientras rechazó el pago de viáticos a seis estudiantes para competir en las Olimpíadas de Matemáticas P/8/9

# Villarruel con billetera para favores

40

¿Cuándo se jodió el Perú?, por Mario Goloboff

El juez Alejo Ramos Padilla informó la identificación de los restos de Daniel Horacio Landeuix, desaparecido en mayo de 1976 P/16

La dimensión reparadora de la Justicia Por Luciana Bertoia

Javier Milei y Luis Caputo manipulan los números de la economía para "vender" una recuperación en "V" que no se verifica en la realidad. El Presidente no tiene problemas en usar datos ficticios en sus discursos y el ministro presiona a los empresarios para que fuercen las estadísticas en sus comunicados. Todo para disimular que la economía sigue en caída libre P/2/3

#### Por Federico Kucher

El dólar blue registró ayer un nuevo incremento de 35 pesos para finalizar en 1365 pesos. Se trata de un nuevo pico de precios. De esta manera la brecha con el dólar oficial superó el 50 por ciento, un elemento que aumenta la incertidumbre del mercado y sigue ampliando las expectativas de devaluación. Las tensiones cambiarias también se registraron en las cotizaciones financieras como el dólar mep, que terminó la jornada por encima de los 1308 pesos. El Gobierno se juega esta semana una carta importante en la colocación de deuda por casi 6 billones de pesos.

La compra de divisas del Banco Central en el mercado cambiario fue menor a los 45 millones de dólares. Se trata de una cifra muy baja para la época del año en la que suele abundar la oferta de dólares por la liquidación de la cosecha. En lo que va de junio la autoridad monetaria sólo pudo acumular 115 millones, cuando la expectativa era lograr compras por varios miles de millones. Esta dificultad para sumar reservas internacionales es uno de los puntos que más preocupa entre los inversores. El segundo semestre del año suele ser más hostil en términos de oferta de divisas, una situación que se explica por elementos vinculados a la estacionalidad de la cosecha, pero también a factores coyunturales. Entre estos últimos se destaca la necesidad del Gobierno de comenzar a pagar parte de las importaciones que se habían pisado durante la primera etapa del año.

Un segundo elemento que juego en contra para la estabilidad cambiaria es la tasa de interés en pesos. El equipo económico apuró la reducción de las tasas y ahora empieza a volverse en contra. Si bien se emiten menos pesos por pasivos remunerados, el rendimiento de los activos en moneda local no compite contra la inflación esperada para los próximos meses e incentiva la dolarización de activos. Las expectativas de devaluación parecen estar en aumento en la medida que el complejo agropecuario decidió frenar la liquidación de la cosecha y el Fondo Monetario Internacional desconfía de la sostenibilidad del ajuste del 2 por ciento mensual del tipo de cambio oficial. En el mercado son cada vez menos los analistas que aseguran que el gobierno podrá mantener esta estrategia cambiaria hasta final de año, y al mismo tiempo empiezan a aparecer fuertes dudas sobre cómo será la salida de esta tablita.

La apuesta por unificar el tipo de cambio y lanzar un esquema de competencia de monedas parece estar cada vez más lejana, con un Fondo Monetario que por ahora tiene poco interés en darle nuevos fondos frescos a la ArgenEl blue cotizó 1365 pesos y el Banco Central suma pocas reservas

# La brecha superó el 50 por ciento

La diferencia entre los dólares oficial y financiero sigue subiendo. La compra de divisas es muy baja para la época del año



En la city especulan con otra devaluación de la moneda.

tina. Un problema de financiamiento que se potencia porque los fondos de inversión internacional tampoco se muestran proclives a prestarle al país.

El equipo económico se enfrenta a varias encrucijadas para los próximos meses y entre ellas figu-

En lo que va de junio el BC sólo acumuló 115 millones cuando la expectativa era lograr compras mucho más abundantes.

ra la necesidad de sostener el mercado de deuda en pesos. El Tesoro tiene un desafío importante esta semana. El Palacio de Hacienda buscará colocar hoy deuda en pesos por alrededor de 6 billones de pesos para cubrir vencimientos. Con este objetivo, ofrecerá a los inversores cinco títulos, incluidos cuatro Lecap y un nuevo bono dólar linked. Las Lecap son letras a tasa fija diseñadas para ofrecer rendimientos positivos frente a la inflación, con una de ellas, con vencimiento en septiembre, teniendo una tasa efectiva mensual mínima garantizada del 4,25 por ciento. El equipo económico prometió barrer con las tasas de interés negativas. La principal novedad de esta colocación es el regreso del bono dólar linked, un instrumento indexado al tipo de cambio oficial que brinda cobertura contra una eventual devaluación. Este bono, que expira en diciembre de 2025, fue reintroducido por el equipo económico a pesar del rechazo del Fondo Monetario Internacional.

El FMI había expresado su preferencia por títulos a tasa fija para reducir las vulnerabilidades de la deuda y había instado al Gobierno a evitar instrumentos indexados tanto al dólar como a la inflación. La decisión del Palacio de Hacienda llega en un contexto de expansión de la brecha cambiaria y la presión del FMI para que se acelere la depreciación del peso. La licitación de este miércoles sigue a una previa en la que se adjudicó solo lo necesario para renovar los vencimientos de mitad de mes.

El mercado estará atento a la demanda de estos instrumentos y a las tasas que se logren, especialmente considerando las proyec-

El Palacio de Hacienda buscará colocar hoy deuda en pesos por alrededor de 6 billones de pesos para cubrir vencimientos.

ciones de inflación para los próximos meses. La oferta de un bono dólar linked podría ser vista como una señal de confianza del gobierno en mantener un ritmo de devaluación controlado, aunque también podría elevar los costos para el Tesoro en caso de una devaluación.

#### Por Leandro Renou

Los fines de semana, casi sin excepciones, el economista Juan Carlos de Pablo mantiene largas charlas con el presidente, Javier Milei, en la Quinta de Olivos. Hace unas semanas los obsesiona la teoría de la recuperación económica, a la que le buscan la vuelta para intentar que se vea reflejada. De esas conversaciones surgió algo que luego se mostró en artículos periodísticos y entrevistas radiales del economista mediático que no gobierna: que hay que empezar a hablar de la comparación estadística intermensual -que en muy contados casos da positivo- evitando la medición interanual, que muestra a las claras que la economía sigue en caída libre.

Esa idea de Milei de ser selectivo con datos para simular indicadores positivos se transformó en una especie de sistema en toda la administración nacional. Inclusive, hay funcionarios, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y sus laderos, que les piden a cámaras empresarias que destaquen en sus comunicados si hay mejoras mensuales, y que "tiren para abajo" en los textos las caídas anuales, que siguen siendo record. Una especie de operación "V", que busca instalar a la fuerza cifras que son inexactas, falsas o manipuladas para que no se caiga la teoría del rebote económico.

Mientras eso ocurre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se metió a contener la bronca del sector privado y quedó como interlocutor ante los sectores económicos que, en sus números, más que una recuperación ven una crisis muy latente.

### La ficción del IPC cero en Alimentos

En las últimas horas, fue noticia la aseveración de Milei, en una charla en Praga, de que la inflación de Alimentos en la tercera semana de junio dio "cero por primera vez en 30 años". Esa cifra surge de un informe de la consultora Econométrica, encabezada por Ramiro Castiñeira, un economista que fue muy cercano al PRO y que hoy es uno de los que tienen llegada a Milei. Más allá de eso, esa estadística tiene dos problemas: uno lo marcó Carlos Rodríguez, exministro de Menem y examigo de Milei, y tiene que ver con que no es la primera vez que ese número da cero o cerca de cero. En su cuenta de X, Rodríguez escribió que "en la serie del Indec del PAC del GBA desde el año 2000, ya conté al menos 25 meses con inflación negativa en la categoría Alimentos y Bebidas. Claro que ninguno dio 0 exactamente!", expresó, con sor-

El segundo problema, en tanto, es que el número no solo no es ve-

El Gobierno fuerza cifras y presiona a ceos para mostrar una mejora económica

# Operación "V", ficción y números manipulados

Caputo pidió a empresas que reflejen mejoras intermensuales, relegando caídas. Las charlas Milei-De Pablo, el IPC de Alimentos y la contabilidad creativa de Scioli.



La mayoría de los economistas recomienda al gobierno de Milei olvidarse de una recuperación en "V".

rídico porque no haya ocurrido, sino porque, en ese mismo período, el resto de las consultoras reportó desaceleración de precios, pero ninguna a cero. En ese tren están Analytica, LCG y hasta Eco Go,

los números. Un dato extra: toda la especulación a la baja que el Gobierno hace con el IPC de Alimentos habla de un mes donde, además, la inflación volverá a ir al alza, superando el IPC ge-

"Desde el año 2000, ya conté al menos 25 meses con inflación negativa en la categoría Alimentos", dijo Carlos Rodríguez, exasesor de Milei.

la consultora de Marina Dal Poggetto. Por caso, a LCG, la consultora que fundó Martín Lousteau, la tercera semana de junio le dio 0,9 por ciento de aumento en Alimentos, viniendo de 1,5 por ciento en la segunda semana.

Puede parecer menor, pero la data que dio Milei, errónea y falsa, se transforma en noticia global, aunque no se condiga con la realidad, todo disparado desde el Estado y desde un gobierno de economistas, lo cual debería suponer una sensibilidad mayor a

neral al del mes previo.

#### Scioli y la contabilidad creativa del turismo

Otro caso resonante de manipulación intencional de números para confundir y direccionar una idea de recuperación se dio durante el fin de semana. El secretario de Turismo, Daniel Scioli, trastocó el sentido de la encuesta de resultados turísticos de la CAME para reflejar un fin de semana record que, en realidad, no lo fue.

Scioli ordenó a su cartera un flyer que mostraba que se movilizaron "un 15,3 por ciento de personas más que en el fin de semana combinado de 2023". ¿Qué dicen, en realidad, los números de CAME? Que en el fin de semana largo del 2023 hubo, a decir verdad, 4 días inhabiles, contra 7 días inhábiles del fin de semana largo de 2024. Es decir, casi el doble de días, por lo cual es natural que el volumen de gente que se movió por el país haya sido mayor. Aun así, el dato que se usó no refleja la realidad.

Hay más: en el mismo informe, CAME aclara que, en síntesis, el fin de semana largo, medido en conjunto y por separado, tiene caídas muy fuertes en la cantidad de viajantes: si se toma sólo el último lunes feriado, la caída contra el lunes feriado del 23 fue del 64 por ciento; y hubo también una baja del 20 por ciento contra jueves y viernes del 23. Los expertos aclararon ante Páginal 12 que "esto es producto de la crisis, porque no hay turismo interno por la recesión ni extranjero por el tipo de cambio. A lo que se le suma la caída del plan PreViaje". Tan difícil es la situación del consumo que el sector turismo está pidiendo que el feriado del 17 de julio se pase al lunes siguiente; mientras que los comerciantes de lugares no turísticos se resisten porque también están con caídas serias en las ventas.

#### La trampa de la intermensual

La bajada de línea a sectores empresarios de ponderar subas intermensuales también tiene dos problemas: el primero, que técnicamente es comparar peras con manzanas, una rareza viniendo de un Presidente economista y asesores que también son economistas. El segundo, que además de ser contadas con el dedo de una mano las subas intermensuales de sectores económicos, se da en un escenario de bajas interanuales muy fuertes, que reflejan una recesión prolongada y recalentando, lejos de una "V".

Algunos ejemplos. Hace unos días, CAME publicó el Índice de Producción Industrial, que creció en mayo un 5,4 contra abril. En tanto que si se compara mayo del 24 contra mismo mes del 23, la producción no sólo cayó 19 por ciento, sino que esa caída es mayor que el interanual de abril, que había reflejado una baja del 18 por ciento. En resumen, antes de usar como indicadores certeros de recuperación cifras intermensuales, es conveniente primero ver una desaceleración interanual fuerte o, también, esperar varios meses de mejora intermensual, para ver si esa suba es tendencia o no. Para el Gobierno, el método es el inverso.

Otro dato que expone esa mala práxis estadística: la consultora de Orlando Ferreres -que tiene a Fausto Spotorno, su economista más relevante, en el equipo de asesores económicos de Milei- reportó que la Industria cayó en mayo un 9,8 interanual y, además, bajó un uno por ciento contra abril. Mientras que en abril, medido contra marzo, la intermensual había crecido 0,7 por ciento. En ese momento, el Gobierno tomó esa alza como un rebote, que luego se probó, con la caída de mayo, que no fue tendencia de recuperación.

#### Cayó en mayo 14,5% interanual

### El consumo, en picada

El consumo masivo cayó en mayo 14,5 por ciento en forma interanual y 3,1por ciento frente a abril, según un estudio privado realizado sobre ventas en los principales circuitos de ventas. La cantidad de tickets descendieron un 0,3 por ciento frente al mes anterior y 8 por ciento contra el año anterior. Las unidades por ticket mermaron 1,6 por ciento mensual a 4 unidades por ticket y 9,4 por ciento interanual a 4,5 unidades. Los datos fueron reproducidos por la consultora Focus Market que tomó datos de la empresa Scanntech, un lector de código en 756 puntos

de venta de todo el país. La performance en las ventas por tamaño de punto de venta son diferentes. El formato de tienda grande presenta una mayor caída intermensual, con -5,1 por ciento (6552 pesos de ticket promedio y 4 unidades por ticket). Los supermercados de tamaño mediano retrocedieronn solo un -0,2 por ciento, con un ticket promedio de 5113 pesos y 3,5 unidades por ticket", explicó Damián Di Pace, director de la consultora. El AMBA presentó un retroceso del -12,9 por ciento interanual y en el interior del país de 15,5 por ciento interanual.

La producción industrial continúa afectada por los efectos de la recesión y dilata la esperada recuperación que pronosticó el presidente Javier Milei. En mayo volvió a registrar una caída que alcanzó el guarismo del 9,8 por ciento interanual, de acuerdo al Índice de Producción Industrial (IPI) que elabora periódicamente la consultora Orlando J. Ferreres.

El análisis arrojó que en los primeros cinco meses del año, la actividad acumula una contracción de un 9,2 por ciento. Por su parte, la medición desestacionalizada (comparada con el mes anterior) registró una caída mensual de 1 por ciento.

Las mayores disminuciones en la comparación anual se produjeron en maquinaria y equipo (-23,8 por ciento), Minerales no metálicos (-25,8 por ciento), y metales básicos (-33,5 por ciento).

Desde la consultora rescataron que a pesar del nuevo retroceso, la producción "no volvió a tocar el piso que había encontrado en marzo", cuando se derrumbó un 15,1por ciento. Asimismo, indicaron que "la serie desestacionali-

A pesar de la merma, la producción no volvió a tocar el piso que alcanzó en marzo, cuando se derrumbó un 15,1por ciento.

zada marcó una baja de uno por ciento mensual, quedando 3,1 por ciento por debajo del nivel que tenía en diciembre".

"Para los próximos meses anticipamos que continúe la oscilación de la actividad industrial en torno a los niveles bajos actuales", explicaron desde la consultora y proyectaron que "un eventual cambio de tendencia y comienzo de recuperación se produzca cuando la desaceleración de la inflación dé lugar a una mejora de los ingresos de las familias y a una recomposición de la demanda interna".

Al dato de Ferreres se suma el IPI de la Fundación FIEL, que estimó un descenso del 10,9 por ciento interanual en el quinto mes del año, y la reciente medición de CAME sobre la industria pyme, que arrojó una caída en mayo del 19,1 por ciento interanual.

La publicación de los registros negativos se da en medio de que el Indec diera a conocer que el nivel de actividad tuvo una caída del 5,1por ciento interanual en el primer trimestre del año, con la industria manufacturera entre los sectores más afectados, al exhibir un declive del 13,7 por ciento interanual en dicho periodo.

La contracción interanual fue de casi 10 por ciento

# Cae la producción fabril en mayo

Las mayores disminuciones en la comparación anual fueron en maquinaria y equipo, minerales no metálicos y metales básicos.



Hubo una caída de 9,8 por ciento de la producción industrial.

#### Por sectores

Alimentos, Bebidas y Tabaco registró durante el quinto mes un avance de 0,3 por ciento, en donde el único rubro impulsando el crecimiento fue el oleaginoso (+10,4 por ciento), mientras que tanto la faena bovina (-9,3 por ciento), como la elaboración de bebidas (-8,1por ciento) y tabaco (-11,3 por ciento) mostraron caídas anuales. En conjunto, el sector acumula para los primeros cinco meses una suba de 0,8 por ciento.

Maquinaria y Equipo anotó para mayo una caída de 23,8 por ciento, acumulando para los cinco meses en análisis una merma

de 21,8 por ciento. En el detalle de la producción automotriz, Adefa informó un total de 38.440 unidades nuevas, marcando una baja de 27,9 por ciento en la comparación anual.

Metales básicos fue el sector más contractivo en mayo, observando una caída de 33,6 por ciento. Entre las principales líneas, la baja más importante fue la de acero crudo, con una producción 51,8 por ciento menor a la de hace un año. También se destaca la contracción de 40,9 por ciento en la elaboración de laminados terminados en caliente, y de 21,2 por ciento en los terminados en frío.

Minerales no metálicos: el sector de insumos para la construcción anotó en mayo una caída de 26,8 por ciento, logrando por segundo mes mostrar una desaceleración en la tasa anual (-42,9 por ciento en marzo y -35,6 por ciento en abril). Así, esta actividad anotó para los cinco meses transcurridos una baja de 30,1 por ciento. En detalle, la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland reportó para el quinto mes una caída de 27,1 por ciento en la producción de este insumo.

Uno se quejó de las pérdidas de empleos y de las empresas a punto de desaparecer. El otro se burló de los que "ahora dicen que es un problema esta suba del dólar". El primero, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, habló de un "panorama ensombrecido" por políticas que "le han asestado un duro y contundente golpe" al sector. El segundo, Luis Caputo, ministro de Economía, dijo estar "muy satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahora" y prometió que "al final de nuestro mandato nosotros vamos a haber reducido el 90 por ciento de los impuestos que hay en la Argentina".

Caputo participó ayer de una nueva edición de la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, interviniendo en el panel de cierre de la jornada junto a su anfitrión, Gustavo Weiss, que lo precedió en el uso de la palabra.

Ya con Caputo arriba del escenario, Weiss trazó un duro diagnóstico de la situación del sector, recordando la pérdida de más de 100 mil puestos de trabajo "y tantos otros de manera indirecta", la existencia de miles de obras paralizadas en todo el país y que hay "empresas en riesgo de desaparecer por falta de pago de trabajos ejecutados el año pasado, además de la discontinuidad de las obras".

Weiss hizo un reconocimiento a los resultados logrados por el gobierno en materia de baja de la inflación, la recuperación de reservas del Banco Central y de "la aparición de líneas de créditos hipotecarios". "Pero aun coincidiendo en la necesidad de controlar el gasto público, el ahorro fiscal y la búsqueda del superávit, tenemos claro que la infraestructura pública no es un gasto, es una inversión, no es parte del problema, es parte de la solución", subrayó.

Caputo utilizó su exposición de 35 minutos, primero, para despotricar contra la situación económica recibida. "Lamentablemente, después de 20 años de desastre y de 100 de hacer las cosas mal, hay consecuencias, y milagros no se pueden hacer (...) Tengamos claro qué es lo que se heredó porque pasaron seis meses nada más", se justificó.

En esos 100 años "de hacer las cosas mal", de los últimos 48, 21 años fueron de gobiernos que siguieron la misma política que ahora el gobierno ejecuta: siete de la dictadura 1976/83, diez del menemismo y cuatro del macrismo.

"Tengamos claro qué es lo que se heredó porque pasaron seis meses nada más. Seis meses después logramos que el paciente no se muera y salir de terapia intensiva, estamos en franca recuperación", dijo. "Los resultados a los que se ha llegado eran impensados para cualquier persona en Ar-

Según la CAF

#### Una región en problemas

on un duro diagnóstico, Sergio Díaz Granados, presidente de ✓ la Corporación Andina de Fomento, reconoció que la región enfrenta desafíos que debe revertir, como es la baja de los flujos de inversión mundiales a la región tras la pandemia del Covid, las tasas de crecimiento que desde hace más de 50 años se vienen replegando y el déficit de confianza y esperanza de los jóvenes de la región. "Hay 30 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan", advirtió.

"¿Por qué bajaron los flujos de inversión a la región tras la pandemia? Por que está vista como una región muy volátil, propensa a las crisis. Es injusto" dijo Granados y explicó que "en los últimos 40 años ha demostrado de hacer reformas en democracia". En este sentido, destacó que "la mayoría de los país de la región tienen prevalencia de tipos de cambio flexible, Inflación objetivo, regla fiscal" en el que apuntó que Brasil y Chile fueron los primeros en incorporarla y la mejora de la calificación de la deuda pública de esos países.

Caputo no respondió por despidos y cierres, y negó desequilibrios cambiarios

# "Hacen ruido por un dólar a 1300 y subió un 10%"

El ministro de Economía habló en el cierre de la Convención de la Construcción, donde recibió los reclamos del sector en crisis profunda por la cancelación de la obra pública.



Caputo, satisfecho con sus propios logros, anunció que en cuatro años desaparecerá el 90% de los actuales impuestos.

Alvarez Agis: "La infraestructura se llevó la peor parte"

### El ajuste recae en jubilados y obra pública

El economista y exviceministro de Kicillof Emanuel Alvarez Agis indicó, con respecto al retraso en los aumentos de tarifas, que "el Presidente, pragmáticamente, se dio cuenta de que el nivel de recesión al cual nos iba a someter era demasiado grande. Y decidió meter un rebaje. ¿Quiere decir que ya está a campo traviesa hacia la eliminación del cepo, el déficit fiscal? No, pero quiere decir que esa destrucción de la inflación apalancada o sostenida por una recesión, la estamos empezando a cambiar por ir más despacio con el dólar y más despacio con las tarifas".

Sobre el sector de la construcción, el economista aceptó que "la infraestructura se llevó la peor parte". Según el economista, se llegó a esta situación por que el Go-



Emanuel Alvarez Agis, economista.

bierno "no tiene dónde más ajustar". Aseguró que "30% del ajuste del presidente está apoyado en los jubilados y 15% en la obra pública. Lo que tiene que lograr es cargar el ajuste sobre otros sectores que se tienen que ajustar el cinturón como lo estamos haciendo todos", indicó el economista.

"¿Tiene razón Milei cuando dice que el sector privado tiene que hacer la obra pública? Estoy de acuerdo en un tercio, no en los otros dos tercios, si no está el Estado invirtiendo. No es porque los bancos son malos. Los banqueros argentinos son tan avaros como los de todo el mundo. Acá hay inflación, y Milei no puede pedirle al sistema bancario que financie un ticket inmenso con una inflación del 2% siendo optimista", finalizó Álvarez Agis.

gentina y en el mundo, desde ese punto de vista estamos muy satisfechos con lo que hemos logrado", se autofelicitó.

"Entre los reclamos que nos hacen, siempre nos piden que bajemos impuestos. Claro que nos gustaría bajar impuestos, pero eso tendría una consecuencia inmediata, nos llevaría de vuelta al déficit y a la necesidad de financiar-lo. Si arrancamos de esa manera, van a decir que volvimos a lo de antes", se defendió Caputo.

Remarcó luego que "el sector privado tiene que apostar al modelo, tienen que saber que donde la economía empiece a crecer, nosotros le vamos a devolver esa plata en baja de impuestos. Ahora tienen un blanqueo tributario y de capitales, una oportunidad histórica. Si seguimos en este proceso, si consolidamos este circulo virtuoso, créanme que al final de nuestro mandato vamos a haber reducido el 90 por ciento de los impuestos que hay hoy en Argentina", aseguró, recogiendo el único aplauso que obtuvo a lo largo de su exposición.

También denostó descalificándolos a quienes advierten sobre la inestabilidad cambiaria que Caputo directamente niega. "Estos ruidos de que se escapa el tipo de cambio porque se fue a 1300, ¿no recuerdan que cuando llegamos estaba en 1180? Subió 10 por ciento en seis meses. Al gobierno

Weiss recordó la pérdida de más de 100 mil puestos de trabajo y que hay empresas a punto de desaparecer porque no cobraron trabajos de 2023.

anterior se le fue de 60 a \$ 1200, subió 20 veces. ¡Ahora es un problema que en seis meses se movió 10%!", ironizó.

Cuestionó también a los economistas que critican el ancla cambiaria y piden abandonar la devaluación mensual del 2% y eliminar las restricciones cambiarias. "Para los devaluadores seriales, que creen que la única salida es seguir devaluando, el camino es bajar fuertemente la carga impositiva", afirmó.

Por su parte, el secretario general de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, aseguró en el mismo evento que "en lo que va del año el sector perdió unos 130 mil puestos de trabajo" y puntualizó que "eso es una consecuencia directa de la paralización de más de 3500 obras públicas en todo el país".

#### Por Mara Pedrazzoli

En el primer trimestre del año hubo un importante aumento de la desigualdad social, según las estadísticas de Indec que miden el ingreso de hogares y personas basadas en la Encuesta Permanente de los Hogares (EPH). Este último informe acompaña los datos oficiales difundidos esta semana sobre contracción de la actividad y crecimiento del desempleo y pintan un escenario de rápida conformación de una crisis económica como corolario de las políticas del Gobierno, puesto que ningún shock severo o contagio de crisis internacional está afectando la economía local en este momento. Es el peor resultado en 16 años, desde el primer trimestre de 2008.

En el primer trimestre de 2024 aumentó fuertemente la desigualdad de ingresos medida a través del coeficiente de Gini: el valor fue de 0,467 mientras que en igual período de 2023 alcanzaba 0,446, siendo cero el valor que implica igualdad absoluta y uno desigualdad total. En términos distributivos es preciso remontarse hasta el año 2008 para encontrar desigualdad semejante (0,463), siendo que el Gini disminuyó año tras año desde la salida de la Convertibilidad hasta 2015.

A su vez, la brecha distributiva calculada entre la mediana del ingreso per cápita familiar de la población del decil 10 y el decil 1 (es decir, del 10 por ciento más rico versus el 10 por ciento más pobre) fue de 15 veces. La brecha de la mediana aumentó un punto, tanto en la comparación interanual, con respecto al primer trimestre de 2023, como en relación al último trimestre con aguinaldo (tercer trimestre de 2023).

El indicador de ingresos capta una situación menos crítica, pero las estadísticas de empleo difundidas ayer por Indec, en base también a la EPH, mostraron que la subocupación demandante está creciendo, lo cual revela que la mayoría de las personas buscan aumentar su carga laboral porque los ingresos se tornan insuficientes. La subocupación demandante creció 0,7 puntos porcentuales en un contexto en el que la desocupación abierta aumentó en similar proporción, y esto también afecta a los ingresos porque en contextos de crisis de empleo las remuneraciones tienden a estancarse.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 29.593.119 personas, alcanzó los 233.695 pesos en el primer trimestre del año, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 155.000 pesos. Un nivel comparativamente bajo si se tienen en cuenFuerte deterioro de la distribución del ingreso

### Retroceso social de dieciséis años

El Indec registró un empeoramiento notable del reparto de ingresos en el primer trimestre, con el peor resultado desde 2008.



El coeficiente de Gini pegó un salto de más de 2 puntos.

ta costos fijos de vida como las tarifas de servicios públicos, costos de salud y educación privada (si los hubiese), telecomunicaciones, alquileres, etc.

A su vez, el Indec reveló que el 62,2 por ciento de la población total percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a 369.085 pesos. Analizado según la escala de ingreso individual, el ingreso promedio de los estratos bajos (deciles 1 a 4) fue de 122.529 pesos, en los estratos medios (deciles 5 a 8) de 327.862 pesos y en los estratos altos (deciles 9 y 10) de 945.325 pesos. Cabe aclarar que estos últimos se caracterizan por subdeclarar los ingresos. Asimismo, los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de 429.741 pesos mientras que las mujeres uno de 310.064 pesos.

En el caso de la población ocupada asalariada, el ingreso promedio fue de 361.445 pesos. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue 449.382 pesos (acusando un aumento del 196,1 por ciento interanual), mientras que en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio el ingreso promedio alcanzó los 197.467 pesos (con 200,8 por ciento de aumento interanual).

Para el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 76,8 por ciento de las remuneraciones totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 23,2 por ciento restante. El peso de los ingresos no laborales es mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos.

Vuelven a aumentar los peajes nacionales

### Las subas alcanzan a los accesos a CABA

Los peajes de los corredores viales nacionales que incluyen algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires volverán a aumentar esta semana. La tarifa elevará el costo del peaje para autos de 900 a mil pesos en hora pico para accesos a CABA (Autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas) y en cualquier franja horaria para el resto de los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

La medida fue tomada de acuerdo a lo establecido en la Resolución 332/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial, tras haber cumplimentado el proceso de participación ciudadana.

Vialidad Nacional aprobó la puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios para los tramos I a X de rutas nacionales, conce-

sionados por la empresa Corredores Viales S.A. El nuevo ajuste tarifario es el segundo del año, ya que se suma a la suba del 200 por ciento que entró en vigencia a finales de abril.

Los nuevos valores en la Autopista Richieri son los siguientes: motocicletas 400 pesos (500 hora pico), vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura 800 (1000 en hora pico), ve-



La tarifa se elevará a 1000 pesos para autos.

hículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble 1500 (1900 en hora pico), vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura 1500 (1900 en hora pico), vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble 2300 (2800 en hora pico), vehículos de 5 o 6 ejes 3000 (3800 en hora pico) y vehículos de más de 6 ejes 3800 (4700 en hora pico).

En las rutas nacionales, los nuevos valores son los siguientes: vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura 1000 pesos (antes 900), vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble 1900 (antes 1800), vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura 2800 (antes 1800), vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble 3800 (antes 2700) y vehículos de 5 o 6 ejes 4700 (antes 3600).

Un descubrimiento del INTA podrá prevenir plagas de chicharrita

# El Estado presente para la cosecha de maiz

El insecto acechó la campaña de maíz de 2023/24 y generó pérdidas por más de 2000 millones de dólares en exportaciones.

cisión del presidente. Este descubrimiento –que implicó la secuenciación, ensamblado y anotación del genoma de Dalbulus maidis- marca un hito científico, que permitirá diseñar estrategias más eficientes para el control del insecto y facilitar el desarrollo de variedades de maíz resistentes a las enfermedades transmitidas por el mismo. Fue resultado de un trabajo que lleva adelante el equipo de especialistas del Centro de Investigaciones Agropecuarias del INTA, dependiente de la Secretaría de Bioeconomía del Ministerio de Economía de la Nación.

Instituto Nacional de

(INTA) logró secuenciar el geno-

ma de la chicharrita del maíz, la

plaga que acechó a la cosecha del

maíz en la campaña 2023/24 y ge-

neró pérdidas por más de 2000 mi-

llones de dólares en exportaciones.

Al igual que otros organismos pú-

blicos, el INTA estaba en la mira

de la primera versión de la ley Ba-

ses que el gobierno nacional envió

al Congreso para su disolución to-

tal o parcial basada en la mera de-

Agropecuaria

Tecnología

Según la última estimación de Maíz de la Bolsa de Comercio de Rosario, con la mitad de la cosecha de maíz levantada este año, comenzará a revelarse el daño en los tardíos por chicharrita. En su informe indicaron que se empezó a ade-

lantar la cosecha "por la vulnerabilidad de los tallos tras el ataque de chicharrita en el centro y norte del país". Esto puede ser el presagio de un nuevo ajuste negativo para el maíz, si bien por el momento mantienen las estimaciones de mayo, con una siembra récord de 8,89 millones de hectáreas y una producción total estimada de 47,5 millones de toneladas, lo que implica una pérdida el mercado doméstico de 2045 millones de dólares.

El INTA, junto con otros organismos del Estado, integraba el listado de más de 100 entidades que con la ley Bases el Poder Ejecutivo se autorizaba a disolver o reestructurar a sola firma. En la discusión que dio el Congreso se



La chicharrita atacó la cosecha de maíz en el centro y norte del país.

decidió excluir la posibilidad que un total de 14 de ellos sean explícitamente disueltos.

El INTA detectó que las condiciones de altas temperaturas y abundantes precipitaciones, junto con el escalonamiento en las fechas de siembra fueron las principales causas de la rápida reproducción y migración -del norte del país a la zona núcleo de producción- de esta plaga que afecta al maíz. Además del control de la chicharrita del maíz, esta investigación proporciona información para entender la biología, distribución y evolución del insecto, lo que ayudará a predecir y mitigar futuros brotes y epidemias. Entre los beneficios potenciales podría ser utilizado en la mejora genética del maíz, facilitando el desarrollo de variedades más resistentes a las enfermedades transmitidas por este insecto.



La última vez que Javier Milei pautó una reunión – al menos que trascendiera- con Federico Sturzenegger, su ministro sin cartera al que definió como un "coloso", tuvo "un problema digestivo" y debió postergarla. Fue el 20 junio, el Día de la Bandera. La idea era que ambos se vieran en Casa Rosada tras el acto en Rosario y antes del encuentro que el Presidente tenía agendado con los gobernadores de Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca -al que sí asistió-, y de que se subiera más tarde al avión rumbo a su novena gira por el exterior. Milei, contaron sus voceros, "comió una medialuna en ayunas y le cayó mal". Al extitular del Banco Central durante el gobierno de Macri no le quedó otra que seguir esperando. Ahora que Mi-

lei regresó de Praga, la última es-

cala de su reciente periplo euro-

peo, la definición sobre las atri-

buciones de Sturzenegger estaría

al caer, aunque las dilaciones po-

drían seguir.

Los tiempos de la formalización del "coloso" como miembro del gabinete dependen de un megadecreto que preparan en la Rosada con la reorganización de la raviolera estatal, que saldría a la palestra una vez que el Congreso sancione la ley ómnibus y el paquete fiscal –con o sin las modificaciones que les introdujo el Senado-. Conseguir la sanción definitiva de ambos proyectos es la prioridad absoluta por estas horas de la administración libertaria. Todo el resto vendría después, como una suerte de relanzamiento de la gestión. Por eso, los detalles de la repartija de poder interno, de la que depende el rol que ocupará Sturzenegger, todavía están en veremos, a falta de la postergada reunión cumbre entre él y Milei. "El tema está aún en desarrollo", sostenían ayer al respecto en Casa Rosada.

Al menos hasta la semana pasada, la idea en Balcarce 50 era quitarle la mayor cantidad de atribuciones posible a la Jefatura de Gabinete, que conduce Guillermo Francos. La administración libertaria la considera vetusta y poco funcional para sus objetivos. Al menos dos secretarías que hoy dependen de Jefatura, la de Transformación y la de la de Simplificación del Estado, caerían dentro del eventual ministerio de "modernización" que Milei ideó para Sturzenneger. De ambas depende el organigrama estatal y también la "dotación óptima" de personal, es decir, los despidos. Un ministerio similar al que creó Macri en 2016 y que terminó ocupando su ladero Andrés Ibarra. Si se confirma que serán esas sus atribuciones, suena a muy poco para un "coloso". De hecho, podrían seguir siendo una secretaría, como lo son ahora. Un dato poco decoroso lo deEl Gobierno sigue retrasando el desembarco de Sturzenegger

### Una designación en la nebulosa

La llegada del exfuncionario macrista al gabinete está congelada al menos hasta la semana que viene. Tendrá funciones acotadas.

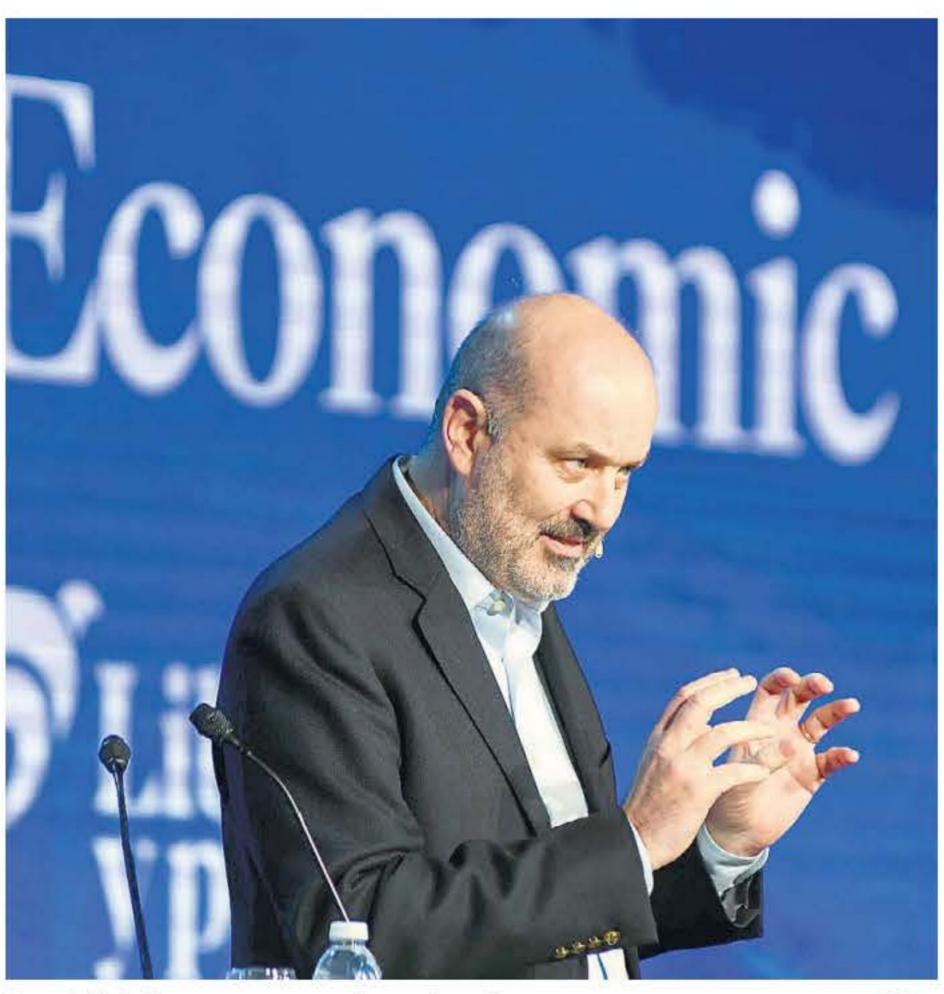

Para Milei, Sturzenegger es "un coloso".

muestra: la "Trasnformación del Estado" al exmenemista Armando Guibert, quien venía de realizar la reforma del Estado en los 90 y terminó eyectado del gobierno libertario en marzo como chivo expiatorio del escándalo por el aumento de sueldo del Presidente y el resto de los funcionarios.

Parte de esa reorganización ya fue publicada ayer en el Boletín Oficial, a través de dos resoluciones que oficializaron la "descentralización" de la jefatura de Gabinete, jerarquizando secretarías internas, como la del (ex) Ministerio de Interior.

Si algo quedó claro en las últimas semanas es que Sturzenegger no competirá con Caputo en la toma de decisiones económicas, tema por el que ya habían chocado durante la gestión de Macri. "Nadie le va a tocar el culo a Caputo", dejó en claro Milei semanas atrás.

Villarruel le financió a Crexell un viaje a Marruecos y otro a Suiza antes de que le ofrecieran la embajada de la Unesco, en París.

Acto de gobernadores en la sede de la AMIA

### Un mensaje conjunto por la paz

A pocas semanas de cumplirse 30 años del atentado terrorista del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, tuvo lugar ayer el Encuentro Federal por la Memoria, una inédita jornada realizada en el edificio de Pasteur 633 en conmemoración a las víctimas del ataque. Los protagonistas fueron los gobernadores, desde Axel Kicillof hasta Jorge Macri y Maximiliano Pullaro, quienes tras el acto firmaron una declaración conjunta en la que se comprometieron, entre otros puntos, a "asegurar que la educación sea un pilar central para transmitir valores de respeto, concordia y solidaridad, y para enseñar, a las futuras generaciones, las funestas consecuencias que el terrorismo y la violencia dejan en la sociedad".

Durante la ceremonia en Pasteur 633, los mandatarios provinciales participaron portando una vela cada uno en honor a la memoria de las 85 personas asesinadas en el atentado de 1994, que la Justicia argentina hasta ahora nunca esclareció. Al acto realizado en la emblemática sede de la AMIA asistieron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CA-BA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Gustavo Sáenz (Salta) y Marcelo Orrego (San Juan). En representación de la provincia de Río Negro asistió el vicegobernador Pedro Pesatti, mientras que por Misiones estuvo presente Miriam Durán.

"La democracia está incomple-

ta sin justicia. Si una de las causas emblemáticas de la justicia argentina, de lo que fue el peor atentado del fundamentalismo terrorista que sufrió nuestro país sigue impune, entonces hay una enorme deuda pendiente", sostuvo el titular de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Amos Linetzky.

Los mandatarios provinciales también firmaron un acta en el cual se comprometieron a garantizar el cumplimiento de acciones como la realización de "actividades tendientes a denunciar la impunidad vigente en la causa, y mantener vivo el reclamo de justicia, y el homenaje permanente a las 85 víctimas fatales de la masacre perpetrada el 18 de julio de 1994", o impulsar iniciativas que promuevan "la paz, la defensa de los derechos humanos, la convivencia en la diversidad".

#### Por Jeremías Batagelj

Victoria Villarruel tiene razón cuando afirma que lo que está haciendo en el Senado "es histórico". Es que, tras 30 años de un compromiso asumido, este año la Cámara alta decidió dejar a seis estudiantes sin la posibilidad de competir en la Olimpíada Matemática, al resolver –por primera vez- no abonar los pasajes. Páginal12 difundió el episodio -que derivó en un proyecto de la bancada peronista para que los pibes puedan viajar a Inglaterra- y desde la presidencia del Senado insistieron con el latiguillo de "no hay plata". Lo extraño es que mientras Villarruel repite ese mantra en Twitter, por lo bajo se financiaron viajes, viáticos tanto para algunos privilegiados senadores como para el propio entorno de la vicepresidenta.

Lucila Crexell puede dar fe de ello. La senadora quedó en el ojo de la tormenta cuando salió a la luz que -por esas casualidades- el Gobierno le ofreció ser embajadora de la Unesco en el mismo momento en que se discutía la ley Bases, gozó de la generosidad del Senado. En marzo, la por ahora legisladora –aunque ya se imagine en su oficina de París y con un salario en dólares- fue invitada a

participar en la Asamblea Interparlamentaria en Ginebra, Suiza. Federico Pávito, a quien Villarruel puso al frente de la Dirección General de Administración del Senado, firmó la disposición 54/2024 para que Crexell reciba cinco días de viáticos y un seguro de viajero por siete días.

No fue la única vez que la senadora neuquina contó con el beneplácito de Villarruel. Meses antes, otra invitación llegó al despacho de Crexell. En este caso, la invitación era para viajar a Marruecos, para participar de una conferencia denominada "Cooperación Sur-Sur". En realidad, el ofrecimiento había sido para Bartolomé Abdala, pero generosamente cedió su lugar para Crexell, pese a que (en ese entonces) no era compañera de bancada. La legisladora aceptó esa invitación del organismo y solicitó al Senado que le abone "un seguro de asistencia al viajero" por siete días. Pese a que "no hay plata", la Presidencia del Senado aceptó y CreLos llamativos gastos de Villarruel en viáticos y custodia policial

# Con la billetera siempre abierta para los amigos

La vicepresidenta utiliza la caja del Senado para financiar los viajes de su entorno e incluso de Lucila Crexell, la senadora que cambió su voto por una embajada.



Para los estudiantes no hay viajes, para los amigos sí.

xell tuvo tranquilidad a la hora de subirse al avión.

Otro suertudo fue Juan Carlos Paggoto. Amén de los pasajes liberados para los senadores para que puedan viajar a sus hogares, el senador de La Rioja solicitó viajar también a Paraguay. La excusa fue la invitación a la Conferencia "Sistema Republicano y Federalismo", que se llevó a cabo en Asunción el 11 de marzo. Pávito puso el gancho para que el Senado abone los pasajes para el legislador. Otra muestra de que ahí sí había plata.

### Los regalos de Villarruel a su equipo

Una vez que asumió como presidenta del Senado, Villarruel no dudó en armar su equipo. Y fiel exponente de la familia castrense, empezó a llenar los espacios con personas que le reportan desde hace tiempo. Algunas de ellas son hijas de militares que actuaron durante la dictadura y recibieron condenas por crímenes de lesa humanidad.

Por caso, tal como contó Luciana Bertoia, la vice llevó al Senado a María Guadalupe Jones, hija de Juan Carlos Jones Tamayo, integrante de la estructura de inteligencia del Ejército condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. Jones Tamayo fue parte del Operativo Independencia y su hija lo define como un "héroe" del combate de Pueblo Viejo, cuando una patrulla del Ejército –en febrero de 1975– emboscó a un grupo de combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Incluso, en sus redes sociales, María Guadalupe cuestiona el número de desaparecidos, cataloga lo sucedido como "una guerra" y dice que las condenas a represores no son justicia sino venganza. A su padre –que estuvo largos años prófugo- lo calificaba como "preso político".

La amistad entre Jones y Villarruel (hija) no se materializó solo en la designación de María Gua-

dalupe como secretaria administrativa del Senado (algo así como secretaria privada), sino también en todas las veces que la presidenta de la Cámara alta resolvió llevar a su compinche para que sume millas en distintos viajes por Argentina. Eso sí, los gastos corrieron por cuenta del Senado. De acuerdo a las resoluciones a las que accedió Páginal12, la Dirección General de Administración del Senado decidió financiar varios destinos a Jones que van desde Salta –tres visitas–, Mendoza -también tres veces-, Catamarca y Córdoba. La funcionaria hasta tuvo la fortuna de que uno de los viajes (Salta) cayó justo para Semana Santa.

Pero Jones no es la única. Enrique Bergalli, jefe de Despacho de Villarruel, fue parte, varias veces, de la comitiva en los continuos viajes que organizó la vicepresidenta. Por solo citar un caso, del 1º al 3 de marzo, Bergalli, Jones y Villarruel se subieron a un avión para pasar cuatro días en Mendo-

za. Los viáticos y pasajes de los agentes de la Policía que los custodiaron también fueron abonados por fondos del Presupuesto del Senado.

Las encargadas de ceremonial María Laura Arnejo y Soledad Echeverry también acumularon millas -con viajes y viáticos pagos- a San Luis, Corrientes y Mendoza. De quien no se supo si viajó o no -no está en los expedientes- es María de las Mercedes Torres, la íntima amiga de Villarruel, que fuera designada Directora General de Ceremonial, Protocolo y Audiencias. Como contó este diario, Torres (hija de Fernando Torres, condenado a prisión perpetua por su actuación durante los años del terrorismo de Estado) había quedado en el foco de la tormenta cuando una campaña en redes sociales -según Clarín, financiada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Javier Milei- usó su designación para atacar la vida privada de la vicepresidenta.

#### Más viáticos y pasajes

El Senado también financió los viáticos y los pasajes de los agentes que conforman la custodia de Villarruel. Desde que empezó el año, se solicitó la presencia de policías para los siguientes viajes:

Bariloche (del 4 al 8 de enero), Córdoba (del 11 al 15 de enero), Azul (el 19 de enero), Salta (del 14 al 20 de febrero), Corrientes y Paso de los Libres (del 22 al 26 de febrero), Mendoza (del 2 al 4 de marzo), Chubut (del 12 al 18 de marzo), Córdoba y Salta (del 26 de marzo al 2 de abril), Catamarca (del 4 al 8 de abril), Salta (del 2 al 8 de mayo), San Luis (del 29 de abril al 5 de mayo), Mar del Plata (del 17 al 20 de mayo), Córdoba (del 24 al 26 de mayo), Salta (del 31 de mayo al 2 de junio).

También la Cámara alta –por pedido de Villarruel– afrontó los viáticos de custodia policial para tres agentes que se alojan, hace cuatro meses, en la ciudad de Rosario. Hasta donde se sabe, Villarruel vive en Buenos Aires.

### Proyecto, cruce tuitero y más

La decisión de Villarruel de no financiar el viaje de los seis estudiantes clasificados a la Olimpía-

El Senado, por pedido
de Villarruel, afronta los
viáticos de tres
custodios que se alojan,
desde hace cuatro
meses, en Rosario.

da Matemática no generó revuelo hasta que **Páginal12** –y *Tiempo Argentino*– publicó los esfuerzos de los chicos en recolectar lo que el Senado decidió no abonar después de treinta años.

A partir de allí, el bloque peronista presentó un proyecto para que la Cámara alta garantice los pasajes de los seis adolescentes que sueñan con viajar a Inglaterra (la estadía corre por cuenta de la organización). Fue allí que Villarruel salió a cruzar a Recalde con el latiguillo de "no hay plata".

El senador no solo recordó que la histórica responsabilidad del cuerpo legislativo en financiar esa competencia sino que el presupuesto de pago de pasajes para que los legisladores viajen a sus territorios "sólo está ejecutado en un 40%". Y recordó que el propio Presidente –que se jacta de decir que "no hay dinero" – lleva viajando más de un mes y medio al exterior.

Estos documentos que publica este diario complican (aún más) la excusa de Villarruel.

#### Por Melisa Molina

Antes de que comience el trabajo en las comisiones de la Cámara de Diputados por la ley Bases y el Paquete Fiscal, que serán tratadas mañana en el recinto, ayer un grupo de siete gobernadores se reunió en el CFI con los jefes de bloque de la oposición dialoguista (HCF y UCR) y otros diputados de esos espacios. Les plantearon la necesidad de que en el paquete fiscal se restituya el impuesto a las Ganancias, por el alivio que eso significaría en las arcas provinciales, y, según los poroteos que hacen en Casa Rosada y en el Congreso, estarían los votos necesarios para hacerlo, al igual que para la restitución de Bienes Personales. Los gobernadores, entre los que no estaban los patagónicos, también se mostraron conformes con la idea de los diputados de votar la ley Bases tal como llegó a Diputados, con las modificaciones del Senado, es decir, sin las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y Radio y Televisión Pública.

Al mediodía, luego de un acto del que participaron en la AMIA, un grupo de gobernadores se dirigió al Consejo Federal de Inversiones (CFI). Estuvieron Martín Llaryora, de Córdoba; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Leandro Zdero, de Chaco, y los dos peronistas Gustavo Saénz, de Salta, y Raúl Jalil, de Catamarca. Por parte de los diputados dialoguistas se sentaron en la mesa el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Angel Pichetto, acompañado por los diputados de su espacio Oscar Agost Carreño, Juan Brugge e Ignacio García Aresca y también el presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo, acompañado por las diputadas radicales Soledad Carrizo, Pamela Verasay y Karina Banfi.

Según cuentan los participan-

Gobernadores aliados apoyaron la reversión de Ganancias

# Una cumbre para ordenar las tropas

Siete mandatarios se reunieron con diputados de la UCR y HCF. Respaldaron la ley Bases, el paquete fiscal y los cambios del Senado.



Los gobernadores aliados del Gobierno se vieron las caras en el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

de la moratoria fueron quitadas por el Gobierno antes de que comience el tratamiento en el recinto de la Cámara alta y por eso no se pueden tratar-. Hubo acuerdo. Luego, hablaron del paquete fiscal y de la intención de volver a la versión de Diputados con ganancias y bienes personales. Todos los presentes manifestaron estar a favor también del segundo punto. Fueron los pro-

Todos los presentes manifestaron estar a favor también de la restitución de Ganancias porque necesitan fondos para sus provincias.

tes, el formato del encuentro fue bastante "asambleario". Uno de los primeros en tomar la palabra fue Pichetto y a él lo siguieron los gobernadores Llaryora, Frigerio y Pullaro. Pichetto argumento, tal como lo hizo el día anterior en una reunión con el gobierno, que para él la ley Bases tenía que votarse igual que como llegó del Senado por un argumento jurídico –analiza que las privatizaciones y la eliminación

pios gobernadores, incluso, los que hicieron el pedido, porque necesitan esos fondos para sus provincias.

Los legisladores, sobre todo los que son de provincias en las que gobierna la oposición a sus partidos, querían que los gobernadores dejaran en claro el pedido de la vuelta de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, para no pagar ellos el costo político con sus votantes de clase media.

Querían un documento o comunicado formal por parte del gobierno nacional o, en su defecto, de los gobernadores. Sin embargo no hubo comunicado oficial de ninguno.

Más allá de eso, varios mandatarios provinciales hicieron declaraciones sobre el tema. Marcelo Orrego, de San Juan, que junto a otros dos gobernadores fue a Casa Rosada a firmar con Francos convenios para el traspaso de la obra pública a sus provincias, dijo sobre la ley Bases y el paquete fiscal que "lo que pasó con Ganancias es que, cuando se aprobó su eliminación, fue en un escenario electoral y a las provincias las han afectado un montón". Luego, agregó: "Esperamos que Ganancias salga y que se insista con la versión de Diputados porque para nosotros eso nos da certezas en la administración".

Pullaro fue más críptico. Expresó: "En términos generales, la decisión es acompañar, como lo dijimos siempre, la ley Bases, porque entendemos que la República Argentina necesita las herramientas para salir adelante, y encontrar el crecimiento económico". Al ser consultado sobre el capítulo de privatizaciones, el

gobernador opinó que "el Estado puede ser eficiente en la administración de las empresas públicas. Tenemos empresas públicas en Santa Fe, que tomamos con déficit, y en 6 meses prácticamente las tenemos saneadas".

Por último, Pullaro se refirió al paquete fiscal. Recordó que "trajimos una propuesta que tenía que ver con gravar a los sectores más pudientes, más ricos de la

ño le estaría costando convencer a tres diputados para que acompañen el regreso de ganancias. De los cuatro que responden a la provincia, durante la votación inicial en la cámara baja solo Sebastián Nóblega votó a favor. Fernanda Ávila, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez, en aquella ocasión, se abstuvieron. Habrá que ver qué hacen ahora.

Claudio Poggi, de San Luis, no estuvo en la reunión "por cuestiones personales", pero igual expresó su acompañamiento: "personalmente apoyo la ley Bases. Es una herramienta muy necesaria para el gobierno nacional y para la provincia porque eso permite reactivar la actividad económica", dijo y aclaró que "le parece bien" que se vote la versión con modificaciones del Senado. En cuanto al paquete fiscal añadió: "apuesto a que se insista con el que salió en Diputados para tener recursos para la provincia, fundamentalmente en el impuesto a los ingresos que el año pasado fue eliminado en el marco de una campaña presidencial". "Eso para San Luis significó perder el equivalente a un mes y medio de salarios de los docentes, policías, médicos, y la retracción de un impuesto que es el más progresivo de todos".

#### Los disidentes

Los patagónicos, en tanto, siguen en contra de ganancias. Ignacio Torres, de Chubut, no estuvo en la reunión del CFI, tampoco Claudio Vidal, de Santa Cruz. En el entorno de Torres dijeron que el gobernador no participó porque estaba viajando luego de un viaje a Italia al que fue invitado por Diana Mondino, pero afirmaron que la postura del gobernador no cambió. Pichetto le había pedido a Frigerio que lo invitara especialmente, pero el chubutense no lo hizo. Vidal también está en contra.

Los que sí estuvieron confían que, más allá de la negativa de los patagónicos, "está todo dado para que el tema se destrabe". Lo que

Pichetto dijo que tiene que votarse como llegó del Senado y que las privatizaciones y la eliminación de la moratoria no se pueden tratar.

República Argentina, que más bienes tuviesen y a su vez que más ingresos tuviesen. Esto claramente no tuvo eco, pero creo que se está llegando a una ley posible".

El que en reiteradas ocasiones dijo que estaba a favor de acompañar lo que pida el gobierno, incluso el regreso del impuesto a las ganancias, fue Jalil. Durante la reunión en el CFI, sin embargo, se quedó callado. Al catamarquereclaman es que el jueves, en el recinto, primero se trate ganancias y después bienes personales. Hay gobernadores como Llaryora que no están de acuerdo con el segundo, pero en Casa Rosada creen que para esa votación están más holgados que para la de Ganancias. Allí cada voto cuenta. Los gobernadores de JxC, incluido Torres, se volverán a ver las caras este miércoles. Tendrán una reunión por la tarde.

#### Por María Cafferata

El gobierno nacional se quedó sin las privatizaciones que quería, pero, a cambio, cerró el acuerdo que le faltaba para, este jueves, convertir en ley la ley Bases y el paquete fiscal. Acorralados por Miguel Ángel Pichetto, que terminó terciando en favor de los acuerdos que se habían tejido en el Senado, el oficialismo -así como sus aliados más mileístas de la UCR y el PRO- terminó teniendo que aceptar que no tenía el número para imponer la privatización de Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. El dictamen de la ley Bases, finalmente, se convirtió en un texto de una sola oración que aceptaba las modificaciones introducidas en el Senado. En el caso del paquete fiscal, mientras tanto, se optó por un formato híbrido: se acompañarán todos los cambios introducidos por el Senado, excepto en los dos capítulos que más le importan al gobierno. Es decir: restitución del impuesto a las Ganancias y reforma a los Bienes Personales.

El acuerdo se había terminado cerrar el lunes y se cristalizó el martes al mediodía en una reunión con los dos soldados de Casa Rosada, José Rolandi y María Ibarzabal. El Gobierno no estaba contento: con el apoyo de Rodrigo de Loredo y Cristian Ritondo, el oficialismo había presionado hasta último momento para insistir en la versión de Diputados que privatizaba, entre otras empresas públicas, Aerolíneas, Correo y RTA. Pero el tándem Pichetto-Oscar Agost Carreño se había encargado de hundir estas expectativas. Los dos diputados de Hacemos Coalición Federal le habían advertido que, si decidía avanzar con la versión de Diputados, cuando había sido el propio oficialismo el que había anunciado en el Senado que quitaba esas empresas del listado, abría la puerta a una judicialización.

Al oficialismo el argumento de la judicialización no lo convencía –Silvia Lospennato, su espada técnica, les había planteado que había muchas otras interpretaciones posibles-, pero el número era indiscutible: sin HCF, el oficialismo la tenía difícil para emitir un dictamen de mayoría de ley Bases. Especialmente luego de que, tras un zoom radical a las 9 de la mañana, la línea mileísta de la UCR fracasó en su intento de convencer al resto de la bancada de insistir en la privatización de Aerolíneas, Correo y RTA. Solo cuatro diputades defendieron la línea privatizadora de De Loredo -Martín Tetaz, Francisco Monti, Pamela Verasay, Luis Picat-, el resto, en cambio, terció en favor del acuerdo del Senado. Después de esto, Rolandi no tuvo otra que reconocer la derrota. "Son unos tibios al final", le recriminó a un dirigente de HCF.

El Gobierno cedió para obtener los dictámenes de la ley Bases y el paquete fiscal

# Concesiones y rosca para llegar a la versión final

El oficialismo no pudo ampliar el listado de empresas a privatizar, pero acordó la restitución de Ganancias y la reforma de Bienes Personales. Mañana se tratarán en el recinto de Diputados.



Los diputados en el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales.

#### Entre el poroteo y la impugnación

Tras la cumbre con Rolandi y Ibarzábal, en la que se abocaron a porotear cómo estaban para terminar de sancionar las leyes, se reunió el plenario de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Superados los escollos por las privatizaciones, el oficialismo optó por presentar un dictamen de mayoría breve que, en una sola línea, sintetizaba que se acompañaría "en su totalidad" las modificaciones introducidas por el Senado. A excepción de la izquierda, Unión por la Patria y la socialista Mónica Fein, todes les diputades firmaron: hubo un total de 66 firmas provenientes del PRO, LLA, todas las vertientes de la UCR, la Coalición Cívica, y HCF. Varios, sin embargo, aprovecharon para parecer más libertarios que el oficialismo y se quejaron de que no se privatizaran todas las empresas.

"Queremos avanzar en la privatización de estas empresas que fueron manejadas políticamente, entrando ñoquis por la ventana, cobijando agrupaciones como La Cámpora que la hace deficitaria y

la hacen inviable", se quejó Silvana Giudici, de la línea bullrichista del PRO. El PRO había optado por diferenciarse del oficialismo en este punto, buscando correrlo por derecha, y envió a uno de sus diputados -Luciano Laspina- a firmar en disidencia por oponerse a que se quitara la privatización de las tres empresas.

"No se habilita la insistencia en Diputados", la desmintió, en cam-

oficialismo había concedido en quitar en el Senado- con el caso de la restitución de Ganancias y Bienes Personales, que habían sido rechazadas en la votación en particular del Senado.

Esta interpretación, compartida por el oficialismo y el resto de la oposición dialoguista, es objetada por UxP, que denuncia que el rechazo de una cámara a un capítulo, en el marco de una ley ómni-

A excepción de la izquierda, Unión por la Patria y la socialista Mónica Fein, todes les diputades firmaron los dictámenes.

bio, Nicolás Massot (HCF). "No solamente porque formaron parte de un acuerdo de quórum para que esta ley fuera posible y eso en sí mismo para nosotros al menos tiene un valor, sino porque además en términos jurídicos consideramos que ni siquiera fueron sujetos a votación ni en general", explicó el exdiputado del PRO, que aprovechó para diferenciar el caso de las tres empresas y la eliminación de la moratoria previsional –que el

bus, no puede ser interpretado como una "corrección". "Esto puede ser uno de los mamarrachos jurídicos más graves de la historia muchachos", los cruzó Vanesa Siley, quien denunció que, para sancionar el capítulo de Ganancias y de Bienes Personales, se necesitaba "un doble conforme". Es decir, que fuera aprobado por las dos cámaras, porque eran capítulos que tenían "plena autonomía" en la ley Bases. "Esta es una ley arbitraria y con vicios de inconstitucionalidad que, lamentablemente, terminará definiéndose en Tribunales", advirtió el titular de UxP, Germán Martínez.

"Lo único que hay acá es la intención aviesa del club del helicóptero para que fracase esta ley", disparó Lospennato, que se abocó a defender la constitucionalidad de avanzar con la restitución de Ganancias y la reforma de Bienes Personales y terminó cruzándose a los gritos con diputadas de UxP. "Saliste cuarta en la elección", la chicaneaban dirigentas peronistas, haciendo referencia a su larretismo en sangre (que, en los últimos meses, había terminado mutando a un mileísmo activo). "Se creen que los que respetamos la voluntad popular somos oficialistas. Sabemos que perdimos la elección, pero respetamos la voluntad popular de los argentinos", les respondía, a los gritos, la diputada del PRO.

Más allá de las objeciones de UxP, el oficialismo sabe que cuenta con la mayoría para imponer su interpretación del artículo 81 de la Constitución, por lo que no teme, de momento, una judicialización de Ganancias y Bienes Personales. Más preocupado está, en cambio, para llegar con el número para su aprobación. De las 27 firmas que obtuvo el dictamen de mayoría de paquete fiscal, cuatro fueron en disidencia: una de Juan Manuel López, por el blanqueo de capitales, y otras de los radicales Lisandro Nieri, Mariela Coletta, y Tetaz.

La restitución de Ganancias -que impone el impuesto para todas las personas que cobren más de 1,8 millón de pesos- es el capítulo que más temores despierta en el oficialismo. Según el poroteo que maneja Casa Rosada, el oficialismo cuenta con 129-130 voluntades: lo justo para su aprobación. El peligro es que varios radicales sin techo (es decir que no responden a un gobernador), que antes se habían ausentado (o, incluso, votado a favor) terminen votando en contra. El gobierno buscará sumar algunos votos entre los gobernadores peronistas: los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil -que antes se habían abstenido- están en la mira.

Capital Humano va contra el fallo del juez Casanello

### Pettovello apela y hasta contraataca

El ministerio insistió en señalar que el juez, al exigir el plan de distribución de alimentos, se "entrometió" en el rol del Ejecutivo.

El Ministerio de Capital Humano que todavía conduce Sandra Pettovelo contraatacó al apelar ante Casación la resolución de la Cámara Federal que obligó a la conflictuada ministra a presentar el plan de distribución de los alimentos en depósitos, tal como había dispuesto el juez Sebastián Casanello. La intención es insistir en acusar al Poder Judicial de querer entrometerse en la administración a partir de la decisión de Casanello de obligar a Pettovello a entregar un plan para la distribución de los alimentos encontrados en galpones que tiene el ministerio en la provincia de Tucumán y de Buenos Aires.

En rigor, los abogados del ministerio presentaron dos escritos. Uno de ellos se entregó el lunes poco después del mediodía en el juzgado de Casanello. Allí, la abogada de Pettovello, la experonista Leila Gianni desarrolla un informe más detallado sobre el plan de entrega de los alimentos encontrados gracias a una denuncia y una investigación periodística.

El escrito señala que ya se entregó la leche en polvo, la harina de maíz e incluso se advirtió que la yerba, que se había dicho en su momento que estaba en mal estado, ahora el ministerio reconoce que se puede consumir. La abogada insistió en señalar que todos estos productos se entregarán en escuelas vulnerables. Para ello, el ministerio decidió convocara a las provincias, no ya a la fundación Conin, para que participen del operativo de distribución de estos productos.

En el escrito entregado en el despacho de Casanello, primero se hace un detalle de por qué se pensó primero que los paquetes de yerba no estaban en condiciones de ser consumidos. "No fueron inicialmente incorporados al plan de distribución mencionado, dado que este Ministerio recibió por parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate, un Informe que indicó que no se pudo verificar su origen y trazabilidad". Luego indicaron que se remitieron muestras al Senasa que, tras el análisis correspondiente, se determinó que "las muestras sumi-



La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

nistradas cumplirían con los parámetros" establecidos por las

pautas de consumo.

El dato curioso es que se trata de los mismos paquetes de yerba que en su momento Gianni cuestionó: "Tres mil toneladas de las cinco mil que están en los depósitos corresponde a yerba, que es puro palo. Le pregunto a los exministros si con yerba se alimenta

Capital Humano reculó y reconoció que las tres mil toneladas de yerba guardadas están en condiciones de ser consumidas.

pueblo argentino". Ahora cambió de opinión.

Poco después de la presentación en el juzgado de Casanello, los abogados del ministerio que intenta conducir Pettovello presentaron una apelación donde se reclama revocar la decisión judicial de Casanello que le ordenó a Capital Humano realizar el tan mentado plan de distribución de alimentos.

"Sin perjuicio del recurso de Casación que aquí se interpone,

se informe que esta parte ha efectuado un presentación judicial ante el juez de grado mediante el cual se acompañó un plan de distribución. Ello con la finalidad de que la conducta de los funcionarios intervinientes no pueda dar lugar a la eventual imputación de algún delito en atención a los términos en que fue dictada la sentencia que recurro. Pero dicha presentación no implica en modo alguno un consentimiento de la resolución", afirma el ministerio.

En su momento, la Cámara Federal había respaldado la resolución de Casanello y advirtió al Gobierno que no cumplirlo implicaba una desobediencia. Ahora, Capital Humano insistió en defender su criterio, planteó la necesidad de respetar la división de poderes y afirmaron que "el control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria pero no a suponer que un juez sustituya a la administración en su facultad de decidir en aspectos fácticos que no presenten aquellos vicios".

Las críticas de la abogada de Pettovello no sólo se concentraron en Casanello sino también en los jueces de la Cámara Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. El ministerio señaló que "la Cámara, al igual que el instructor, pretende ocupar el rol de la administración".

#### Por Irina Hauser

"No sé quién es (Fernando) Sabag Montiel". "No recuerdo mi número actual". "Mi teléfono se dañó ayer". "Poseo redes sociales como todo el mundo". "Ahorita no estoy manejando ninguna". "Me hackearon como tres veces". "Tengo entendido que Cristina Fernández de Kirchner era la presidenta de Uruguay".

Estos extractos no son parte de una broma sino de la declaración testimonial ante el fiscal Carlos Rívolo del 29 de mayo último de un hombre de nacionalidad panameña llamado Yasserf Igor Jaramillo Ayala. De un celular a su nombre salió "una comunicación" que registró el teléfono de Sabag Montiel a las 20.08 del 1º de septiembre de 2022, menos de una hora antes de que intentara matar a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de su casa en Recoleta, según consta en el expediente. Su relato, pese a ser lacónico, tuvo contradicciones y tramos asombrosos. Rívolo ordenó allanamientos en Panamá.

El testimonio forma parte de la investigación que aún queda en etapa de instrucción por el atentado a CFK y que, por lo tanto, quedó afuera del juicio oral que empezará hoy contra los acusados como autores materiales del intento de "homicidio doblemente calificado por alevosía y en concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego": Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte que estaba en el lugar con él y Gabriel Carrizo, el dueño del negocio de venta de "copitos" (copos de azúcar) -como quedaría bautizado el grupo de amigosque un rato después del ataque salió a contar a algunos conocidos: "Recién intentamos matar a Cristina".

Será un juicio de enorme trascendencia política e institucional: Se trató del hecho de violencia política más grave desde el retorno de la democracia, un hito que representó una ruptura del pacto democrático. Este aspecto fue minimizado, desdibujado, durante la etapa de instrucción a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, y que avanzado el caso asumió la fiscalía. Cuando hizo la elevación a juicio oral (el proceso estará a cargo el Tribunal Oral Federal 6) ambos dijeron que no habían encontrado vinculaciones políticas o económicas detrás del intento de magnicidio. Pero se quedaron con una causa residual, donde está la famosa pista que salpica el diputado del PRO Gerardo Milman, entre otras cosas. La querella de CFK y la fiscalía de Gabriela Baigún no descartan que aparezcan elementos durante las audiencias que orienten hacia quién pudo haber estado detrás.

#### Contacto dudoso

Poco o nada se había profundizado en la investigación sobre la aparente llamada (que según un requerimiento de la fiscalía sería de Whatsapp) hecha desde un número de Panamá, hasta el mes pasado. La línea estaba asociada a un perfil de Facebook de una persona de ese país. El nombre que aparece en esa red social es Abdel Hakim, integrante activo de un grupo de Telegram llamado "Gnosis primitiva" del que también era parte Sabag Montiel, "Nando". Los mensajes contenían, según un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), "publicaciones o expresiones de teorías conspirativas, esotéricas o quien que buscan revivir o implementar la ideología del nazismo".

Hakim, como queda a la vista, sería un seudónimo -que aparece en más de un centenar de perfilesde Jaramillo Ayala, según concluyó la reconstrucción judicial. Los datos fueron corroborados por Interpol Panamá y por la fiscalía Superior de Asuntos Internacionales del Ministerio Público panameño, según señala un pedido de información del fiscal Rívolo a Estados Unidos ligado a las redes.

Jaramillo Ayala, en versión Hakim, se presentaba así el 22 de agosto de 2022 en el grupo "Gno-

Las publicaciones del panameño en redes sociales se refieren a teorías conspirativas y con muchas referencias al nazismo.

sis primitiva": "Saludos a todos los kamaradas. Yo soy Abdel Hakim. Muchos ya me conocen. Soy líder en la sh.. pero líder de mí mismo y de mi solito (...) Soy un virya o paráclito de lucifer", agregaba con manto de curiosa religiosidad en su comentario. El gnosticismo se define como una "mística esotérica de la salvación". Entre la simbología compartida aparecía el sol negro, utilizado por neonazis, que Sabag tiene tatuado en un brazo. En la cuenta de Facebook a nombre de Hakim había una publicación del 29 de diciembre de 2020 (plena pandemia) que reproducía un posteo (en tono antivacunas) con una foto de CFK mientras le aplicaban la vacuna contra el coronavirus. "Hoy en un nuevo capítulo de 'Vacunas sin aguja' Cristina Fernández de Kirchner!", ironizaba junto a la imagen de la exvicepresidenta.

El rastreo de las comunicaciones de Sabag Montiel, como es conocido, quedó complicado porque su celular apareció reseteado Sabag Montiel y la comunicación con el panameño Yasserf Igor Jaramillo Ayala

# El enigma de la llamada previa al atentado a CFK

El caso es parte del expediente, pero no se incorporó al juicio oral contra Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo por el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.



Fernando Sabag Montiel intentó asesinar a Cristina Kirchner el 1º de septiembre de 2022.

de fábrica (sin contenido) cuando, algo más de 24 horas después del atentado, lo recibió la PSA después que la Policía Federal hiciera un primer intento de extraer la información del aparato dentro del juzgado. Durante casi todo el 2 de septiembre el dispositivo quedó en el despacho de Capuchetti. Se pudieron rescatar algunos chats de Telegram. La PSA en un informe del 18 de octubre 2022, al que accedió Páginal 12, señalaba que el día del intento de magnicidio, que fue a las 20.52, el celular de Sabag recibió 12 mensajes de whatsapp que estaban vacíos o inaccesible, del número de Panamá identificado con el usuario Hakim. En su requerimiento reciente el fiscal Rívolo señaló la comunicación de las 20.08.

#### Un testigo particular

La declaración de Jaramillo se hizo por Zoom en un trámite conjunto entre las fiscalías de ambos

países. Rívolo le explicó al inicio que su testimonio está vinculado con un tramo del expediente que se "vincula a la posibilidad de la existencia de autores intelectuales del atentado que sufriera la vicepresidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner". El panameño, de 42 años, se presentó como desocupado. Ante las contradicciones y respuestas esquivas, Rívolo le advirtió más de una vez que estaba dando testimonio bajo las leyes argentinas y que su obligación es decir la verdad, de lo contrario podrá ser denunciado por falso testimonio, y que la reticencias también tiene consecuencias.

-¿Conoce a Fernando Sabag Montiel? –preguntó el fiscal Rívolo.

–No sé quién es –dijo Jaramillo. Lo mismo repitió sobre Uliarte y Milman.

–¿Utilizó en alguna red social algún nombre distinto? ¿Sabe quién es Abdel Hakim?

-Negativo.

-Jaramillo, ¿usted conoce alguna temática vinculada con un grupo denominado "Gnosis primitiva"?

-Negativo.

-... O ha integrado algún grupo vinculado con "Gnosis históri-

−¡Qué es eso? No –fue tajante, aunque minutos después se le escaparía que había visto videos en Youtube.

Rívolo le preguntó si tenía (en 2022) el mismo número de celular que en la actualidad. Contestó que hace un año le habían robado el aparato y ahí cambió la línea. ¿El de agosto de 2022 lo recuerda? No. "El actual no me lo sé". Tampoco recordaba ninguna de las empresas de telefonía.

-¡Tiene su teléfono ahí? -insistió Rívolo. Jaramillo, moreno, con poco pelo, barba rala, gesticulaba y consultaba con la persona que tenía a su lado, en la fiscalía panameña.

-No, se me dañó ayer.

−¿Qué le pasó?

-Se dañó el botón de encendido- a lo que agregó (ante una pregunta) que no le pudo avisar a su familia que estaba incomunicado.

-; Posee redes sociales?

-Como todo el mundo.

Luego se explayó: "No estoy usando Facebook últimamente. Me lo han hackeado muchas veces". Dijo que le avisaron sus conocidos, pero que no lo denunció. "No he tenido ningún incidente", justificó. También comentó que le suspendieron la cuenta "no puedes usar lenguajes de insulto y me la han cerrado por usar lenguaje no apropiado, yo juego béisbol y me insulto con los muchachos". Agregó que toca guitarra, bajo y batería, para explicar fotos suyas que le mostraron. "Mi familia me dice que siguen apareciendo fotos mías en Facebook –quiso justificar– pero nunca le di interés porque la red social no es la vida real",

-¿Tiene algún grupo de Telegram?

–Negativo.

-¿Qué redes tiene al día de la fecha?.

-Ahorita no estoy manejando PII2 ninguna.

-¿Conoce quién es Cristina Fernández de Kirchner?

-Lo que pasa es que... que yo tengla entendido ella era la presidenta de Uruguay.

Además de indicarle, una vez más "le hemos hecho conocer cuáles son las sanciones para el falso testimonio", Rívolo le dijo: "No solo hay penalización por esto sino por la reticencia, no contestar algo que claramente usted podría llegar a saber, mas allá de la distancia".

Por la pantalla le mostraron una foto subida al Facebook a nombre de Hakim el 1 de mayo último: "Ese soy yo", admitió. En una publicación del 8 de septiembre de 2022: "Ese soy yo y esa es mi esposa".

-; Nunca vio esta cuenta?

–No, hasta ahora –se agarró la cabeza al responder. Y preguntó: "¿Corro algún peligro con eso?".

El fiscal le pidió que entregue todos los números de las líneas telefónicas que tuvo en los últimos cinco años. Impuso secreto de sumario.

#### ¿Qué pasa con Milman?

Desde el 1º de noviembre del año pasado hay una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que jamás se cumplió: nunca fue allanado el domicilio de Milman y secuestrados sus dispositivos, pese al aval de la Cámara de Diputados para avanzar con la medida. El exmano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había entregado al juzgado de Capuchetti un celular, como quien se muestra con predisposición para que lo investiguen, que era un modelo que salió al mercado después del atentado (Iphone 14 Pro) y que de hecho no había utilizado hasta más de dos meses después. Tenía, al parecer, dos líneas más, que jamás fueron analizadas. Otro aparato alegó haberlo perdido en una mudanza.

La querella volvió a reclamar esa evidencia tan elemental en los últimos días. Milman había había aparecido en el expediente cuando un testigo declaró que dos días antes del atentado lo había visto con dos secretarias en el bar de la esquina del Congreso con dos mujeres a quienes les dijo: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa". Y se fue a la costa y a CFK intentaron matarla. Las mujeres eran dos asesoras cuyos teléfonos la jueza incautó recién tres meses después del intento de magnicidio. Una lo había cambiado, la otra lo había borrado, diría más adelante, con ayuda de un perito en oficinas de Bullrich. A la trama de los teléfonos nunca analizados ahora se suma el de las extrañas comunicaciones desde Panamá.

Eduardo Belliboni, titular del Polo Obrero, fue indagado en la causa judicial en la que su organización, Barrios de Pie y el FOL están imputados por presunta coacción y extorsión a titulares del plan Potenciar y defraudación de fondos para la asistencia social. Ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, Belliboni negó que su organización presione a la gente para que concurra a las marchas bajo la amenaza de que perderán el plan o el bolsón de alimentos. También rechazó que alguna de las facturas presentadas al ministerio de Capital Humano para rendir gastos haya sido trucha. "Estamos frente a una persecución política", sostuvo sobre la causa judicial, y denunció que desde el juzgado "fueron filtradas noticias falsas a los medios, funcionales a la política del gobierno de atacar a las organizaciones sociales y sindicales para aplicar su plan económico".

Mientras se realizaba la indagatoria, en la puerta de los tribunales de Comodoro Py hubo una

Terminaron las indagatorias a los 23 imputados. Casanello deberá resolver si procesa, sobresee o dicta falta de mérito.

concentración en su apoyo y el de los otros militantes que, como él, durante la jornada debieron prestar declaración.

La indagatoria a Belliboni se extendió durante casi tres horas. A la salida, el dirigente dijo que presentaron al juez tres biblioratos con documentos sobre el funcionamiento de las cooperativas y comedores del Polo Obrero, para desmentir que haya un delito en el cobro de aportes a sus integrantes.

"Todas nuestras organizaciones cumplen una enorme función social que el Estado ha abandonado. ¡Saben cuánto cuesta poner un comedor en funcionamiento? Seis millones de pesos. Los ponen los compañeros que están acá y que aportan conscientemente".

Por otra parte, el dirigente explicó por qué considera que la causa es política. "Esta persecución se inició el 20 de diciembre, cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prohibió las movilizaciones de reclamo y de protesta. Lógicamente iba a haberlas, porque hay una población golpeada por la inflación, que además es una población a la que se le sacó la comida. DesIndagaron a Belliboni durante casi tres horas en Comodoro Py

# Noticias falsas y persecución política

El titular del Polo Obrero negó que su organización presionara a la gente por un plan y denunció una campaña sucia del Estado.



"Los que deben estar en el banquillo son los que escondieron los alimentos", dijo al salir.

Ritondo cerró lista de unidad bonaerense sin la ministra

### Con Bullrich sin un solo lugar

Por Werner Pertot

Cristian Ritondo cerró una lista de unidad para ser el próximo presidente del PRO bonaerense. Lo hizo con el apoyo de sus aliados Diego Santilli y Néstor Grindetti. En la lista no hay nadie de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recientemente echó a su segundo, un hombre de Ritondo. Bullrich había calificado de "golpe de Estado" el llamado a elecciones y respalda a la presidenta actual, Daniela Reich, que va camino a quedarse sin el puesto. Con lista única, no habrá un comicio en agosto: Ritondo será presidente y reforzará la posición de Mauricio Macri en el partido bonaerense.

El llamado a elecciones vino después del descabezamiento del PRO bonaerense ordenado por Macri: le renunciaron en masa a Reich para dejarla sin posibili-

dad de accionar. Luego, una Asamblea comandada por Grindetti llamó a elecciones en una votación que salió 17 a 2 en contra de la voluntad de Bullrich. Como se dijo, la ministra se cruzó en público con Ritondo y llegó a hablar de golpe de Estado. No obstante, no consiguió frenar la jugada que la deja sin el control del partido.

Lo que hizo, en respuesta, fue romper los bloques de Diputados y Senadores bonaerenses y armar rancho aparte con cinco diputados y una senadora. El grupo va camino a cerrar con Karina Milei. El nombre del grupo de Whatsapp lo dice todo: "PRO libertarios". La otra represalia llegó este fin de semana: Bullrich echó a su segundo, Vicente Ventura Barreiro, referenciado con el jefe de la bancada de Diputados. Además, lo acusó de corrupción. Desde las filas de Ritondo, lo relacionaron directamente con el cierre de listas. Y adelantaron que no iban a darle ni

un vocal. En esto, cumplieron: Bullrich no tiene ningún lugar en la lista de unidad, lo que forma parte de una estrategia más amplia de Macri para borrarla del partido. De hecho, cuando Ritondo asuma dejará a los que rompieron sin el sello del PRO, ni lugares en las comisiones parlamentarias y, si lo consigue, sin cargos en el Banco Provincia y otros organismos descentralizados. La lista se llama Identidad PRO, para remarcar que hay que conservar el partido ante quienes quieren fusionarlo con LLA. "Estamos muy conformes con el trabajo de todos los dirigentes en estas semanas. A partir de ahora comienza una nueva etapa donde vamos a trabajar para que el PRO vuelva a recuperar su identidad", dijo Ritondo, quien logró alinear en esa boleta a todos los intendentes excepto al de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

pués nos enteramos que los alimentos estaban escondidos, que no se le daba la comida a esa población para castigarla por pertenecer a un movimiento; todo esto en medio de un proceso de inflación brutal que llevó a un millón de personas más por mes a la pobreza y a otros tantos a la indigencia".

"Esta situación se debe invertir: los que deben estar en el banquillo de los acusados son los que escondieron los alimentos, son los que le sacaron los planes sociales a la gente por cruzar la frontera de La Quiaca a Villazón, por hacer tres cuadras. Es una vergüenza lo que hizo el Gobierno, tanto éste como el anterior", planteó el dirigente.

#### El alcance de la causa

Ayer también fue indagada María Isolda Dotti, una militante del Polo a la que en un operativo –el 13 de mayo, cuando la justicia realizó 27 allanamientos a integrantes y activistas de los movimientos sociales- la policía le secuestró en su casa 54 mil dólares. Dotti señaló que se trata de dinero que tenía por la venta de una casa que heredó de su padre; en el momento del allanamiento ella tenía la documentación que lo respaldaba, pese a lo que igualmente le secuestraron ese dinero. La noticia fue filtrada a los medios sin ninguna mención de que esa suma estaba justificada, como si se tratara de un indicio de un hecho de corrupción. Dotti, que es una activista de clase media que para militar a tiempo completo se fue a vivir a Villa Soldati, donde trabaja como portera de una escuela, tuvo una sanción en su trabajo a raíz del allanamiento y en medio de la campaña de estigmatización.

El interés de esta causa judicial reside en que la fiscalía interpreta como pruebas que se cometieron delitos una serie de prácticas organizativas de los movimientos sociales, como usar un sistema de puntajes interno para distribuir alimentos o acceder a un plan social, cobrar aportes a sus integrantes o tomar asistencia a las actividades de la organización –entre ellas ir a una marcha-. A su vez, el hecho que dentro de la organización haya personas que reciben más asistencia (por ejemplo, un Plan Potenciar más un Nexo) que otras, fue considerado por la fiscalía como un indicio de que se estaba frente a una organización que tenía entre sus objetivos quedarse con la plata destinada a los pobres.

Con las declaraciones de este martes se completaron los llamados a indagatoria de los 23 imputados. Dentro del plazo de diez días, el juez Casanello deberá resolver si los procesa, sobresee o les dicta la falta de mérito.

#### Por Washington Uranga

El barrio La Iapi, en Quilmes, fue escenario de un encuentro entre autoridades de la Iglesia Católica y representantes políticos en torno a propuestas de integración socio-urbana en las villas y barrios populares, en lo que puede leerse como un nuevo respaldo de la institucionalidad católica a las políticas públicas en favor de los pobres y a quienes las han venido llevando adelante. Del evento participaron el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Oscar Ojea, su colega Carlos Tissera, presidente de Cáritas, y el vicepresidente del mismo organismo solidario católico y obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara. En la misma mesa se sentaron Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana durante la presidencia de Alberto Fernández y Sebastián Welisiejko, quien ocupó el mismo cargo con Mauricio Macri. También estuvieron Mario Quintana, exsecretario de Coordinación interministerial de la Jefatura de Gabinete de Ministros en la gestión macrista y el director ejecutivo de Techo, Juan Maquieyra.

La política de vivienda popular impulsada por Fernanda Miño a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana ha sido blanco reciente de ataques y denuncias, hasta el momento no corroboradas, de presunta corrupción. Desde el gobierno de Javier Milei y de las autoridades del Ministerio de Capital Humano, se ha dicho que esa política pública era una "caja" de Juan Grabois.

Según lo manifestaron los organizadores del encuentro en Quilmes "el objetivo de la reunión fue pensar el presente y futuro de los barrios populares ante el avance del narcotráfico" y "en esta dirección, se hizo centro en la necesidad de la presencia inteligente del Estado, los consensos, el diálogo entre personas de diferentes sectores y el protagonismo de la comunidad".

Para evaluar la importancia que la jerarquía católica le dio al hecho vale mencionar también la presencia de los obispos Marcelo Julián Margni (Avellaneda-Lanús); Eduardo Gonzalo Redondo (auxiliar de Quilmes) y Juan Carlos Romanin. Además se sumó María Migliore (exministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires).

La mayoría de quienes intervinieron coincidieron, más allá de sus diferentes perspectivas, en la necesidad de contar con políticas públicas que nazcan del consenso para avanzar en la integración urbana de los más de 6.467 barrios populares donde viven cerca de siete millones de personas.

El obispo Tissera, presidente de Cáritas, dijo recordar "al Santo Cura Brochero escribiéndole al gobernador cuando le decía 'acá lo que abunda es la necesidad'.

Duro mensaje de la Iglesia al Gobierno y respaldo a las organizaciones

# Reclamo "imperioso" por la presencia del Estado

El jefe de la Conferencia Episcopal y otros obispos participaron de una jornada en apoyo a las políticas de integración socio-urbana y a sus referentes, blancos de ataque del Ejecutivo.



"Es imperioso que el Estado se encuentre en nuestros barrios, caso contrario avanza el narcotráfico", dijo Oscar Ojea.

Lamentablemente, después de tanto tiempo, desde el conurbano profundo seguimos diciendo 'acá lo que abunda es la necesidad". Y convocó "a todas las personas de buen corazón a trabajar en este sentido. A mirar dónde está la necesidad" y aportar proyectos con ese fin.

El presidente del episcopado, Oscar Ojea, recordó un encuentro de 2016 con el entonces vicejefe de gabinete, Mario Quintana. vivir hacinados", afirmó.

"Me propuso que nos juntemos con las organizaciones sociales y la organización Techo. Quería que Cáritas participe de ese encuentro. Ese proceso duró dos años, donde estábamos sentados a la mesa personas que teníamos visiones diferentes", dijo el obispo. "Se partió del concepto de integración diferenciándolo del de separación. Ir a la integración significa asfalto, construir una habitación para no

Según el obispo es imperioso que "cuidando todos los mecanismos que hacen a la transparencia, el Estado se encuentre en nuestros barrios". Porque "de lo contrario, nos entregamos al narcotráfico. Hacemos un llamado a todos para trabajar para que no se de en la Argentina lo que ya se dio en otros lugares en América Latina."

Para Quintana "nos importa que no haya inflación, nos importa que no haya déficit fiscal y nos cemos política todos los días".

importan también estos problemas que no se solucionan sacando los recursos a los que menos tienen. Tenemos que hacer la integración urbana porque es una de las decisiones más inteligentes".

Según Fernanda Miño "sin esa política de integración, no podemos frenar el avance del narcotráfico, porque las personas que quedan sin trabajo quedan a merced de estas organizaciones. Eso es lo que logra la retracción del Estado", subrayó. Agregó que "los barrios están en la desesperación de qué van a tener para comer" y pidió que vuelva esta política "en donde no hacíamos diferenciación de partidos ni de ideas para resolver los problemas".

Preguntada acerca del señalamiento de algunos actores públicos diciendo que "la Iglesia no tiene que meterse en política", Miño aseguro que "yo soy catequista y a mí la iglesia me enseñó que la política es una buena palabra, como sostiene el papa Francisco". Y sostuvo que el hecho de que los obispos "salgan a bancar es porque son coherentes con lo que ellos hicieron y siguen haciendo, porque son obispos que no solamente conocen la realidad porque la caminan, sino que buscan consensos con Estado para que se logre la integración en bien de los más pobres". Agregó que los que dicen que "la Iglesia no tiene que comprometerse es porque quieren que la política la hagan unos pocos, cuando en realidad todos ha-

#### JUAN PEDRO IVALDI ABRIGATTO Detenido Desaparecido el 26 de JUNIO de 1978



Nació el 7/12/1925, No consta lugar de nacimiento. Argentino.

Obrero metalúrgico, de profesión tornero de repusaje (o repujado)

Tenía 54 años cuando el 26 de junio de 1978 fue secuestrado en su domicilio de Manuel Obarrio 168 del Barrio El Cañón, en Moreno Sur.

Militante Montonero.

Desde 2013 MxM visibiliza el cumplimiento del Art 9.Dec 935/10 de la ley Nac. Flectoral por el cual lxs Compañerxs Detenidxs Desaparecidxs deben figurar en los padrones electorales con la leyenda "ELECTOR AUSENTE POR DESAPARICIÓN FORZADA": en los padrones 2023 JUAN PEDRO figura CON la leyenda, con domicilio en San Blas 5155 - Villa Luro - CABA y

Si le conociste o podés aportar información escribí a morenoporiamemoria@gmail.com

Fuentes: RUVTE/ ANM y archivos propios de MxM

PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE II NO OLVIDAMOS NO PERDONAMOS - NO NOS RECONCILIAMOS !!

#### Pedro Bernardo Oviedo

Detenido desaparecido el 26/6/76 en CABA



Querido Pedro:

Seguis presente en nuestras corazones. Vivis en los compañeros y compañeras que luchan cada día por la felicidad del pueblo. En una fábrica, en una escuela, en un comedor, en la calle. En tiempos de negacionismo, de represión, de retroceso en los derechos conquistados abrazamos tu lucha, como siempre y más que nunca, para sembrar tu ejemplo hasta que sea victoria.

30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!

Tu familia: Carlos, Alicia, Diego y Lucía, tus compañeros y amigos.

#### Por Luciana Bertoia

Daniel Horacio Landeuix era de San Nicolás. A finales de 1972, terminó el secundario en el colegio Juan José de Urquiza y viajó hasta La Plata para inscribirse en la Facultad de Ciencias Veterinarias. En abril de 1973, aprobó las últimas materias que le habían quedado pendientes del bachillerato e hizo el curso de orientación vocacional en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En mayo de ese año, le envió una nota a mano –y con alguna falta de ortografía- al decano para que le permitiera cursar las materias de primer año. Avanzó en la carrera. Militó en la Federación Universitaria para la Revolución Nacional (FURN), en la Juventud Peronista y en Montoneros. El 6 de abril de 1976, se anotó para cursar cuarto año. Pero, al mes siguiente, se perdió todo rastro. Su familia lo buscó. Su mamá lo aguardaba cada fin de año con la esperanza de que el 1º de enero pudiera celebrarle su cumpleaños. Cuarenta y ocho años después, la Justicia identificó sus restos y supo que fue víctima de un operativo montado por

Fueron muchos años de espera. El lunes, finalmente, la familia de Daniel Horacio o "Traca" -como lo llamaban sus compañeros- pudo tener una cuota importante de verdad -de eso que tantos años habían esperado-. El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla citó a sus familiares -su cuñada y sus sobrinospara informarles que habían reconstruido que el muchacho había sido asesinado en Villa Ballester, partido de San Martín, en 1977. Las piezas del rompecabezas se reunieron con un sinfín de aportes: la Unidad Fiscal, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la UNLP, los que brindaron sus testimonios.

la inteligencia de la Armada.

La historia de Daniel Horacio se vuelve borrosa cuando la represión recrudece. A finales de 1975, él fue a un casamiento a San Nicolás. Allí, su hermano le sugirió irse del país. La familia sabía que estaba marcado por su militancia. En noviembre de ese año, lo habían suspendido en la universidad: junto con otro compañero del Centro de Estudiantes de Ciencias Veterinarias para la Liberación Nacional habían firmado un reclamo sobre cómo se aprobaban las materias, que había encolerizado al decano "normalizador".

Para esa época, sus familiares se enteraron de que se había ido a vivir con su compañera a la zona de Ezpeleta y que había empezado a trabajar —bajo un nombre falso— en una embotelladora. Durante mucho tiempo se pensó que había sido asesinado en

Luego de 48 años identifican los restos de Daniel Horacio Landeuix

# Cuando la Justicia es la que aporta la verdad

Era estudiante de Veterinaria en La Plata y militante montonero. Su cuerpo había aparecido en un auto incendiado en la Panamericana junto con otras tres víctimas.



Daniel Horacio Landeuix estudiaba Ciencias Veterinarias en la UNLP.

"Landeuix fue víctima de delitos que pueden calificarse como de lesa humanidad, cometidos de forma masiva y sistemática".

mayo de 1976.

En noviembre de 2011, su hermano presentó una denuncia en la justicia federal de San Nicolás. Al año siguiente, el juez Carlos Villafuerte Ruzo se declaró incompetente y envió el expediente al juzgado platense a cargo de Manuel Blanco. Después de unas averiguaciones, el caso terminó archivado.

Sin embargo, fue una declaración en el juicio de 1 y 60 la que permitió reabrir ese caso. La auxiliar fiscal Ana Oberlin escuchó la declaración de un grupo de militantes de la Juventud Universitaria Peronista de Veterinaria y ató cabos. En noviembre pasado, le pidió al juez Ramos Padilla que desarchivara la causa.

En el Juzgado Federal 1 de La Plata llamaron a declarar a compañeros de militancia de Daniel Horacio. Uno, el que había sido su responsable, contó que se había enterado de que Montoneros lo había mandado a militar a la Columna Norte. Otro compañero aportó más información: dijo que ese cambio de zona fue después del golpe del 24 de marzo y antes del 16 de mayo de 1976. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho entonces una acción de propaganda en la cancha de Estudiantes de La Plata y Daniel Horacio no había participado.

Una información que aportó Guadalupe Godoy desde la UNLP –producto del trabajo del programa de reparación de legajos y de la Dirección de Derechos Humanos de Veterinaria— sirvió para corroborar esa hipótesis. Al menos, hasta el 6 de abril de 1976 Daniel Horacio estaba en La Plata porque se había anotado ese día para cursar las materias de cuarto año.

Con esos datos, el juzgado le envió un oficio al EAAF. Carlos "Maco" Somigliana recordaba el sobrenombre de "Traca". De esa forma, se pudo reconstruir algo de cómo siguió la historia de Da-

Las piezas del rompecabezas se reunieron con un sinfín de aportes: la Unidad Fiscal, el EAAF y la Universidad de La Plata.

niel Horacio.

El 9 de noviembre de 1977, Pablo Carpintero Lobo –también militante montonero– había ido a una cita en la calle Chacabuco al 300 en Villa Ballester. Lo esperaba un grupo de tareas. La versión que logró reconstruir la mamá de Pablo fue que su hijo fue asesinado en el lugar. Por la información que recabó el EAAF, Daniel Horacio estaba con él.

Ese mismo día, el Servicio de Inteligencia Naval (SIN) sacó a Marcelo Reinhold de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde estaba secuestrado desde agosto de 1977. Lo llevó junto con Edgardo Omar Cigliutti. La salida de ambos fue

intempestiva, declaró la sobreviviente Lila Pastoriza. El SIN manejaba su propio grupo de tareas. Dentro del campo de concentración de Avenida del Libertador, tenía su propio lugar para alojar detenidos-desaparecidos: era la llamada "capuchita" en el altillo del casino de oficiales.

El 10 de noviembre de 1977, el cuerpo de Reinhold apareció dentro de un auto en el kilómetro 34 de la Panamericana. Estaba con otras tres personas. El coche había sido dinamitado. Los cuerpos estaban muy destruidos. Solo dos de ellos eran identificables: el de Reinhold y otro más. Cuarenta y siete años después, se pudo concluir que el segundo cuerpo pertenecía a Daniel Horacio Landeuix. Los restos de Reinhold fueron enterrados en el cementerio de Grand Bourg, por lo que el juzgado entendió que los de Daniel Horacio también estaban allí.

Todo indica que el SIN apuró el "traslado" de Reinhold y Cigliutti porque debía deshacerse de los cuerpos de Daniel Horacio y de Pablo Carpintero –que habían sido asesinados en Villa Ballester. Ésa es la hipótesis del juzgado de Ramos Padilla. Sin embargo, por el estado en que se habían hallado los otros cadáveres, no se pudo tomar medidas para su posterior identificación.

"Es posible concluir que Daniel Horacio Landeuix fue víctima de delitos que pueden calificarse como de lesa humanidad, cometidos en nuestro país de forma masiva y sistemática durante la última dictadura cívicomilitar", escribió Ramos Padilla en la resolución a la que accedió **Páginal 12**.

"Este tipo de delitos implican la obligación del Estado de investigar, perseguir y castigar, así como también de revelar a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto todas las circunstancias de comisión de esos crímenes que pudieran probarse y conocerse con certeza, incluyendo la identidad de los perpetradores e instigadores. Todo ello se deriva del derecho a la verdad y se torna relevante en estos procesos por su dimensión reparadora", concluyó el juez.

### Piden perpetua para un represor

Por Ailín Bullentini

El Ministerio Público Fiscal consideró probado que Horacio Ferrari fue integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA durante la última dictadura cívico militar y que, en ese marco, secuestró y torturó personas, asesinó a algunas de ellas -incluso mediante el uso de veneno-, abusó sexualmente de otras y se apropió de niños y niñas. Al cabo de tres jornadas en las que desarrolló los argumentos que explican tal conclusión, el fiscal Félix Crous y la auxiliar fiscal Marcela Obetko, solicitaron al Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires que condene al acusado a prisión e inhabilitación perpetua.

La fiscalía definió los delitos bajo juicio como crímenes contra la humanidad y solicitó que así "se declaren en el veredicto". "Nos encontramos frente a delitos de la máxima gravedad que podemos encontrar en todo el catálogo de leyes penales locales e internacio-

En el juicio se demostró su participación en los grupos de tarea de la ESMA. Lo acusan de secuestrar, torturar y asesinar detenidos.

nales", planteó Crous en su alegato. Consideró que el hecho de que los delitos hayan sido cometidos "agentes estatales contra la población civil" en el contexto de "un ataque sistemático y generalizado mediante un enorme despliegue de poder y absoluta impunidad" y que han "causado daño inconmensurable" son algunos de los parámetros que resultan "ineludibles" a la hora de fijar una pena acorde para el acusado.

Aunque intentó desmentirlo durante todo el debate, los registros oficiales de la Armada aseguran que Ferrari cumplió funciones en la ESMA entre 1977 y 1978 y, como tal, lo responsabilizaron por más de 220 casos de secuestros, más de 240 casos de torturas, más de 70 homicidios y 17 casos de apropiación de niños y niñas, además de abusos sexuales.

Para la fiscalía, Ferrari "cumplía



El represor Horacio Ferrari.

con eficacia su función en el engranaje represivo", sostuvo el fiscal Crous ante el tribunal integrado por Sabrina Nameb, Fernando Machado Pelloni y Enrique Méndez Signori. El represor recusó a los magistrados que los juzgaron hasta días antes de la sentencia en el tramo IV de la megacausa.

La acusación pública exhibió extractos de testimonios -en su mayoría vertidos en otros tramos del juicio por la megacausa ESMA- 14 sobrevivientes de la ESMA que reconocieron a Ferrari en su rol de secuestrador y torturador de aquel centro clandestino: Ana María Martí, Martín Gras, Ricardo Coquet, Miguel Angel Lauletta, Mercedes Inés Carazo, Graciela García Romero, Julio César Vasallo, María Alicia Milia, Ana María Soffiantini, Silvia Labayru, Graciela Daleo, Lisandro Cubas, María

Eva Bernst de Hansen, Miriam Lewin. También destacaron el testimonio de José Bustamante García, nieto restituido en cuya apropiación participó Pantera, como llamaban a Ferrari.

De los relatos de las víctimas, destacó el fiscal, "se desprenden no sólo padecimiento de daños físicos sino también secuelas psicológicas". Entre ellos destacó miedo, angustia, profundo silencio, sentimiento de culpa por haber sobrevivido. "Ferrari ha sido evocado por las víctimas como alguien que infundía mucho miedo, que no quería sobrevivientes de ese centro clandestino, actitud agresiva y combativa y no estaba de acuerdo con el supuesto 'trato blando' a los cautivos", resumió Crous.

Por último, el fiscal destacó que el acusado "no reconoció los hechos, no aportó ningún dato que permita localizar e identificar víctimas –que aún están desaparecidas- ni tampoco a los niños y niñas sustraídas a sus padres". Para Pantera, la fiscalía solicitó la máxima pena.

### (ARAS Y (ARETAS







#### **ESCRIBEN**

**FELIPE PIGNA** El General y su herencia

ARACELI BELLOTTA Ahora y siempre

HERNÁN BRIENZA La doctrina

HERNÁN CAMARERO La invención del peronismo

**MIRANDA LIDA** El 17 de octubre del año "cero"

ALBERTO LETTIERI Los cimientos del peronismo clásico

**GISELA MARZIOTTA** Las muchachas peronistas

JUAN PABLO KRYSKOWSKI Maten al peronismo

**FERNANDO AMATO** De Puerta de Hierro a Christie's

#### NICOLÁS AZZOLINI

Mejor hablar de ciertas cosas

#### **GERMÁN FERRARI**

Los últimos rugidos del león herbívoro

MARINA AMABILE

Las mujeres de Perón

**GUILLERMO COURAU** 

Así en la vida como en la ficción

**GUSTAVO SARMIENTO** 

Memorabilia peronista

DAMIÁN FRESOLONE

Pasan los años, pasan los

dirigentes... ROBERTO PARROTTINO

El movimiento se demuestra andando

RICARDO RAGENDORFER La batalla necrofílica

#### ENTREVISTAS

#### **CAROLINA BARRY** Por Marisa Avigliano

**PEDRO SABORIDO** 

Por Adrián Melo

ROBERTO BASCHETTI

Por Boyanovsky Bazán

LAURA EHRLICH

Por Oscar Muñoz



### ESTE DOMINGO EN SU KIOSCO









La causa por la desaparición en Corrientes de Loan Danilo Peña, el chico de cinco años, ya se tramita en la Justicia Federal. El expediente –que consta de tres cuerpos de 200 fojas cada uno- llegó a la Fiscalía Federal de primera instancia de Goya, donde Mariano De Guzmán junto a su equipo tendrán por lo menos dos días para estudiar la compleja causa que conmociona al país. Luego la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo deberá definir si admite o rechaza la causa. La magistrada recibió el apoyo del ministro de Justicia de Corrientes, Juan José López Desimoni.

Desimoni, de modo paralelo, se justificó ante la prensa sobre por qué se demoró en investigar la causa como una posible trata de personas. Explicó que "los testigos y menores (que estaban con Loan al momento de desaparición) concilian que se había extraviado y que eso fue lo que se investigó".

Lo hizo tras reunirse con la ministra Patricia Bullrich, que viajó a Goya y también se refirió al caso en una improvisada conferencia de prensa. "Vinimos a ordenar la investigación", dijo Bullrich, cuando ya pasaron más de diez días de la desaparición del niño.

No dio precisiones sobre la investigación y dijo que ello se debía a que cualquier dato podía poner en riesgo la pesquisa. En ese sentido, señaló que "serán días difíciles" y que "será sancionado" quien dé información. "Cada dato que se haga público puede poner en riesgo la investigación, que será confidencial", expresó. Con respecto a la tarea de los fiscales Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, que actuaron antes de que la causa pase al foro federal, no quiso evaluar su labor ni calificar por qué se perdió tanto tiempo en tomar recaudos en relación a la hipótesis de que éste sea un caso de trata.

Bullrich dijo que está en contacto con Paraguay y Brasil y que la detención del comisario del pueblo le dolió "mucho". Al retirarse, los uniformados debieron hacer un cerco para que la gente no se le acercara. Así Bullrich subió a una camioneta negra para irse del lugar, mientras la gente gritaba "justicia".

Además de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que es el organismo federal que colaborará con De Guzmán y su equipo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) de la Procuración General de la Nación brindarán colaboración para revisar las pericias realizadas hasta ahora. Esto deja en claro que la Justicia correntina se vio superada por un caso que a cada hora siembra nuevos interrogantes. De hecho, comenzó siendo la búsqueda de un chico que había salido con su familia a buscar naranjas y nunca

La ministra se reunió con funcionarios por la desaparición de Loan Peña

## Bullrich, abucheada en Corrientes

Los vecinos la increparon al verla. Mientras tanto la causa, que comienza a ser laberíntica, pasó a la Justicia federal.



Bullrich con Desimoni (derecha) y otros funcionarios provinciales.

En Jujuy, un hombre de 60 años vivía como esclavo

### Al rescate de una víctima

Un hombre de 60 años fue rescatado tras ser víctima del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en allanamientos realizados en las localidades de Monterrico y Palma Sola.

Según fuentes consultadas por El Tribuno de Jujuy, la Agencia Provin-

cial de Delitos Complejos dependiente del Ministerio de Seguridad llevó adelante un operativo conjunto en las localidades de Monterrico y Palma Sola. De este modo fue posible dar con esta persona de 60 años que era obligado a hacer todo tipo de tareas rurales.

El procedimiento fue la consecuencia de la investigación entre la mencionada Agencia y la Unidad Fiscal Federal de Jujuy a cargo de Federico Zurueta. Esto permitió acceder a los registros domiciliarios permitieron, a su vez, lograr el rescate de la víctima. También fueron secuestrados elementos de interés para la investigación, como teléfonos celulares y documentación.

El hombre rescatado se encuentra en un refugio



de larga estadía para adultos mayores, donde recibe todos los cuidados necesarios para su bienestar, mientras que su atención y protección está a cargo del Punto Focal y de la Dirección Provincial de Protección Integral de las Personas Adultas Mayores.

Los allanamientos se desarrollaron de manera

conjunta con diferentes organismos como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Departamento de Coordinación Contra el Trabajo Ilegal, División Fiscalización Seguridad Social de la Dirección Regional Salta, Área de Seguridad e Higiene Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia, Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre).

Por otro lado, las autoridades solicitaron de manera enfática que si los ciudadanos tienen conocimiento de una situación similar, realicen la denuncia a través de la Línea 145 del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas (Protex).

regresó. Y ahora termina con seis imputados; entre ellos, una funcionaria municipal, un militar retirado y el comisario local que inició la búsqueda, apartado por entorpecer la investigación (incluso se descubrió que tiene una causa abierta por abuso sexual).

Esto lo confirmó el fiscal general de Corrientes, César Sotelo, quien además precisó que esa denuncia es de 2019. Lo dijo durante una conferencia de prensa donde también manifestó que en la causa "se hizo todo mal desde un principio". "El principio de la investigación fue anormal, no hubiera imaginado nunca que desde un entorno familiar y desde alguien que tenía que cuidarnos (en alusión a Maciel) nos hayan plantado absolutamente todo para que esto se haga mal desde un primer momento".

En ese sentido, sobresale la situación procesal del matrimonio detenido, que resulta cada vez más complicada. Esto, luego de que se difundieran imágenes donde se ve a la ex funcionaria María Caillava y al marino Carlos Pérez entrando a Chaco a bordo de un Forda Ka, tras ser autorizados por el comisario Maciel. "Viajaron a Chaco a comprar una casa rodante", dijo el abogado defensor del matrimonio, Ernesto González.

El jueves 13, día de la desaparición de Loan, Caillava y Pérez fueron parte de los comensales que almorzaron en la casa de la abuela paterna de Loan, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal. Llegaron en una camioneta Ford Ranger, donde, según el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, se encontraron "rastros de olor" del chico de cinco años.

Pero el traslado de Loan a Chaco no fue, según los investigadores, en la camioneta 4x4, sino en un auto Ford Ka rojo, propiedad de Caillava, donde el "rastro de olor" del niño fue del "ciento por ciento 33. Así lo afirmaron en una conferencia de prensa Barry y Castillo.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que todas las pistas de la investigación en torno a la desaparición de Loan conducen a la casa de su abuela y a los mayores que estuvieron en el almuerzo celebrado el día del hecho. "Después del trabajo que se hizo, el rastrillaje de 500 hectáreas, todas las investigaciones conducen a la casa y a los mayores presentes", explicó el mandatario provincial en declaraciones radiales.

Catalina, la abuela de Loan, dijo por televisión: "No sospecho de nadie de la mesa, son toda gente de mi confianza", refiriéndose al almuerzo donde el chico fue visto por última vez. También consideró que al niño se lo pudo haber llevado el Pombero, una figura de leyenda del folclore guaraní que habita en las zonas rurales del noreste de Argentina.

#### Por Mariana Carbajal

La directora del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata, designada por el gobierno de Javier Milei, tiene escasa experiencia en el combate de ese delito. Verónica Toller es periodista, cercana al Opus Dei. Su mayor experiencia en el tráfico proviene de promocionar en Latinoamérica la polémica película Sonido de Libertad, producida por Eduardo Verástegui, el mayor exponente de la ultradercha mexicana. El film tuvo entre sus financiadores a un hombre, militante de la ultraderecha norteamericana, que fue detenido por trata de niños. "Si estabas en contra de la película en redes te acusaban de pedófilo", contó a **Página 12** Rolo Gallego, columnista del programa conducido por María O'Donnell. Gallego fue víctima durante meses de una campaña de desprestigio orquestada por odiadores y trolles libertarios –que incluso llamaban a la emisora pidiendo que lo echen-, luego de revelar que en cines porteños donde Sonido de Libertad figuraba con funciones agotadas, en realidad había salas vacías, con apenas un par de buta-

cas ocupadas. Toller llegó al cargo en marzo luego de que el Gobierno desplazara a Gustavo Vera de la coordinación del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Vera, fundador y director de La Alameda, con extensa trayectoria en el combate contra la explotación laboral y el trabajo esclavo, venía de la gestión de Alberto Fernández. En el marco de la conmoción que causó en el país la desaparición del niño Loan Danilo Peña, hace 13 días en la localidad correntina de 9 de Julio, Vera reveló el desmantelamiento de políticas públicas contra la trata por parte del gobierno de Milei.

Además de desarticular delegaciones provinciales –quedan solo diez- y desarmar las mesas interinstitucionales que funcionaban en cada jurisdicción, el Gobierno decidió pasar el Comité de la Jefatura de Gabinete a la órbita del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich. Esto se contradice con el objetivo de ese organismo que es coordinar las acciones de las distintas carteras involucradas en la temática en cumplimiento del Plan Bienal contra la trata: Seguridad, Justicia y Capital Humano. Antes incluía también a los Ministerios de Trabajo y Mujeres, Géneros y Diversidad pero quedaron absorbidos el primero en Capital Humano y el segundo, fue directamente eliminado. El Comité debe elaborar el nuevo Plan Bianual. El vigente vence este año. Veremos cuáles son los objetivos y con qué presupuesto y recursos se lleva adelante.

Desde que gobierna Milei se cortaron todos los programas de asistencia a víctimas de trata. También a ellas se las dejó en banQuién es Verónica Toller, al frente del comité contra el tráfico de personas

### El combate de la trata, en manos conservadoras

Mientras la desaparición de Loan Peña conmueve al país, el gobierno de Milei ostenta en un cargo sensible a esta funcionaria antiderechos, de escasa experiencia.



Cercana al Opus Dei, Toller es periodista y promueve films polémicos.

da. El mensaje es "no hay fondos". Con ese latiguillo, no se dieron altas ni en el programa Acompañar ni en el Restituir ni en el Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo). Tampoco se ingresaron altas a ningún plan de viviendas, como venía sucediendo.

#### Una película polémica

Toller es directora del Observatorio de la Vulnerabilidad de la Universidad Austral. En su agenda contra la trata tiene en la mira la "maternidad subrogada", un tema que divide a los feminismos. En sintonía con la flamante jefa de asesores de la Cancillería, Ursula Basset, la abogada detrás del giro reaccionario en la política exterior de Argentina, Toller comparte las mismas usinas de la ultraderecha en la región. "Tienen pensamientos cercanos", contó a este diario una abogada que las conoce. Ambas consideran que la Educación Sexual Integral es una vía de entrada para la explotación sexual porque -en sus mentes retorcidassostienen que la ESI sexualiza tempranamente a chicos y chicas. Con el paraguas de la lucha contra la explotación sexual, los ubican siempre como víctimas y no como

sujetos de derechos. Así llegan a cuestionar la ESI porque entienden que chicos y chicas son propiedad de sus padres.

En su cuenta de Linkedin, Toller detalla además que entre 2021 y 2023 fue directora de comunicación y prensa de la "Gira contra la Trata" que encabezó Verástegui por la región promocionando la película Sonido de Libertad.

La película fue bastante taquillera en EE.UU. El film supuesta- El Tiempo, de Colombia.

engañosa durante su trabajo como agente encubierto. "Nuestra participación en la Operation Underground Railroad se basó en nuestro compromiso de luchar contra la trata de personas. Pero mientras participamos en esa noble causa, fuimos sometidas a acoso sexual, manipulación espiritual y conducta sexual inapropiada", dijo Suzette Rasmussen, abogada que las representa, según publicó el diario

El gobierno de Milei cortó todos los programas de asistencia a víctimas de trata como el Acompañar y el Restituir.

mente se basa en la historia real de Tim Ballard, agente estadounidense que trabajó en la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU., que se involucró en una operación de rescate de niños de una red de trata de personas en Cartagena.

Pero en octubre Ballard fue denunciado por cinco mujeres, quienes lo acusaron de haberlas abusado sexualmente con una práctica

"Al parecer, Ballard habría acudido a la práctica 'couple's ruse' con la que habría obligado a las denunciantes a hacerse pasar por sus esposas para engañar a los traficantes de niños. Las mujeres alegan que se habría valido de esa estrategia para actuar en las operaciones contra pedófilos, al tiempo que presuntamente las manipulaba, acosaba y agredía sexualmente", informó el diario.

La película se estrenó en Buenos Aires con una gran avant première en el Cinemark Palermo el 18 de agosto del año pasado, con la presencia del director de la película, Javier Monteverde y varias celebridades locales como Carolina Pampita Ardohain, Flor Peña, Nicole Neumann, Camila Homs y Esteban Lamothe. Protagonizada por Jim Caviezel, con la participación del propio Verástegui, la película se estrenó el 31 de agosto, en 223 salas de todo el país. Quedó claro que detrás del film se movía mucho dinero. Después sucedió el ataque en redes a los cronistas de espectáculos que la criticaban. Como le sucedió al periodista especializado Rolo Gallego, a quien acusaban de pedófilo y pedían que lo despidan en Urbana Play, la emisora en la que trabaja.

El activismo "pro vida" de Verástegui lo consolidó, dice, luego de coproducir y protagonizar entre 2005 y 2006 en Estados Unidos la película Bella, en el que interpreta a José, un hombre que conoce a una mujer con un embarazo no deseado y la convence de no practicarse un aborto. Por aquellos tiempos organizaba rezos y manifestaciones en las clínicas de aborto de Los Angeles, la ciudad donde vivía.

Durante sus años de activismo religioso, tejió alianzas con diversos políticos conservadores en Estados Unidos y en México, incluso en 2020 el mismo Donald Trump lo reclutó como asesor de la Casa Blanca para políticas relacionadas con la comunidad latina en ese país. En julio de 2021, Verástegui fue invitado como orador en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en Texas, en donde expuso sus preocupaciones sobre "la expansión del socialismo en América Latina" y anunció sus planes para organizar CPAC en México para 2022, donde fue el anfitrión. En la última reunión de CPAC, que se hizo en Washington, uno de los oradores estrellas fue Javier Milei. Ahí fue la famosa escena del efusivo abrazo de Mieli a Trump.

Verástegui intentó postularse para la presidencia en las últimas elecciones en México pero no logró las firmas necesarias. De todas formas, anunció la creación de su partido político.

Casi 30 adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires están en instancia judicial para exigir el pago de la cuota alimentaria por parte de alguno de sus progenitores—en general el padre—gracias a una iniciativa del Ministerio Público Tutelar porteño que les permite a chicos y chicas de entre 13 y 17 años, tener un patrocinio letrado gratuito propio.

Desde mayo de 2023, el Equipo Público de Abogadas y Abogados de ese ministerio comenzó a brindar patrocinio a aquellos adolescentes que quisieran iniciar un reclamo alimentario ellos mismos. Esto se da en casos en los que la separación de los padres se dio en términos violentos y funciona como una forma de preservar al progenitor (en la mayoría de casos, la madre) que se hace cargo del chico. Otra variante es la de quienes están privados de sus cuidados parentales y que por razones también de maltrato o violencia, el Estado tomó una decisión excepcional de que vivan en hogares. En ambos casos, la obligación alimentaria se mantiene.

La iniciativa surge en el marco de una discusión en torno a los patrocinios jurídicos gratuitos, ya que en general no intervienen sobre expedientes de contenido económico, como son los de alimentos, sucesión, daños y perjuicios o laboral.

"Veíamos que existía una problemática porque, por un lado subsistía la obligación alimentaria pero nadie la reclamaba en nombre de estos damnificados, y además observábamos que algunos padres que, de todas formas, seguían cobrando la Asignación Universal por Hijo (AUH)", señaló a Páginal 12 Laura Grindetti, asesora general tutelar adjunta de Niños Niñas y Adolescentes. Y agregó que desde el Ministerio hubo un cambio de perspectiva sobre el derecho alimentario, que pasó a ser concebido como un derecho humano. "No tiene que ver solo con un ingreso, sino que es un aspecto constitutivo que permite efectivizar otros derechos, como la educación, la recreación, la salud, es decir, enlaza toda la vida social de los chicos", explicó Grindetti.

La concepción se ampara, además, en las reglas procesales impuestas por el Código Civil y Comercial Nacional, que aluden al deber de escuchar a las niñas, niños y adolescentes, y a tomar en cuenta sus opiniones conforme a su edad y madurez contenidas en los artículos 677 a 680. Estos indican la actuación en los procesos judiciales y constituyen una proyección y consecuencia necesaria de la capacidad reconocida en el derecho de fondo.

Asimismo, se tiene en cuenta el artículo 661 donde se establece la legitimación de la niña, niño y/o adolescente, a reclamar alimentos con asistencia letrada cuando tuviese el grado de madurez suficien-

El Ministerio Público Tutelar porteño les ofrece patrocinio legal

# Los menores también litigan

Los adolescentes serán acompañados en el proceso contra el progenitor que no cumpla su obligación de alimentarlo.



Los adolescentes también pueden litigar por sus derechos.

te. También el artículo 679 reconoce el derecho de las niñas, niños y adolescentes menores de edad a reclamar a sus progenitores sin una autorización judicial, si cuentan con la edad y grado de madurez suficiente.

El Ministerio indica en un co-

Esto se da en casos en que la separación de los padres fue muy mala: es una forma de preservar al progenitor que se hace cargo del chico.

municado: "El reclamo de alimentos por parte de las niñas, niños y adolescentes con patrocinio letrado propio resulta novedoso dado que a partir de la reforma del Código Civil y Comercial Nacional del año 2015 se reconoce la capacidad progresiva y el derecho a ser oído, legitimando a las niñas, niños y adolescentes a realizar reclamos por cuenta propia".

El Equipo de Abogados del Niño pertenece a una adjuntía conformada por otros tres grupos de trabajo interdisciplinario: la sala de entrevistas donde se toman las declaración testimoniales, un equipo pericial y uno de revinculaciones. "Si bien la figura del abogado del niño ya existe en casi todas las provincias, lo que resulta novedoso es intervenir en este tipo de procesos, así como las resoluciones judiciales que están saliendo, que son todas favorables", afirmó Grindetti.

Desde que comenzó a implementarse esta medida, el equipo trabaja sobre unos 29 casos. Gracias al patrocinio, en todos ellos ya consiguieron que se les reconozcan a los adolescentes los alimentos provisorios. Actualmente, los casos se encuentran abiertos para poder alcanzar las actualizaciones y los alimentos definitivos.

Los mismos corresponden a adolescentes mayores a 13 años, de los cuales la mayoría están a cuidado de sus madres y el reclamo se presenta para con su padre. Del total, 25 son impulsados por varones y tan solo 4 por mujeres, aunque todavía no se analizó el motivo de esta variable. Diferenciados por edad, son cinco los casos de de-

nunciantes de 13 años, tres de 14, ocho de 15, siete de 16 y seis de 17.

"La doctrina jurídica de patrocinarlos en estos casos es nueva. En la medida en que los chicos tengan su autonomía progresiva y la estabilidad emocional suficiente para afrontar este proceso, la ini-

El reclamo de alimentos por parte de niñes y adolescentes con patrocinio letrado propio resulta novedoso: les da derecho a ser oídos.

ciativa supone un buen canal para garantizar estos derechos", cierra la asesora.

El reclamo puede iniciarse vía mail a epa@mptutelar.gob.ar o a través de WhatsApp al (11) 7037-7037 todos los días de 8 a 20 horas o de forma presencial en las oficinas de atención.

Informe: Carla Spinelli.

La adicción al juego no es novedad: hace años se trabaja en concientización y prevención. Lo novedoso en este tipo de patologías es que ahora no es necesario moverse de casa para poder apostar, gracias a los dispositivos tecnológicos. Así se accede a miles de páginas, tanto legales como ilegales, para "timbear" desde allí.

La ciberludopatía pasó a representar una preocupación para la comunidad en general y también para las familias en particular, muchas de las cuales comenzaron a encontrar a sus hijos menores de edad apostando desde el celular en las casas, clubes y colegios. Frente a esta problemática, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció una serie de medidas para hacerle frente a la ludopatía infantil. Entre ellas, se cerró la inscripción a nuevas licencias para operadores, se bloqueó el acceso para entrar a las páginas desde la red WIFI de las escuelas públicas y en toda la red BA WIFI, se habilitaron espacios de consulta y tratamiento, y se habilitará una Fiscalía especializada en juego ilegal.

Según una investigación de Lotería de la Ciudad (Lotba), uno de cada dos padres viven con la preocupación de que sus hijos estén realizando apuestas online. Frente a la complejidad de regular el juego dentro del mundo digital, los tres ejes con que el gobierno porteño planea abordar su campaña para proteger y garantizar los derechos de los chicos y adolescentes son "control, limitación y educación".

Dentro del sistema de apuestas online existen las páginas que están registradas y que, más allá de la controversia, se manejan dentro del marco de la ley: terminan por lo general en .bet. Y están las no registradas que operan de forma ilegal y que muchas veces concentran la mayor cantidad de jugadores menores de edad: no piden ningún tipo de verificación para apostar (suelen terminar en .com).

Para comenzar a limitar la cantidad de páginas legales que ofrecen servicios de apuestas online, la Ciudad cerró este lunes la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas. En CABA, a diferencia de otras jurisdicciones donde existen límites a la cantidad de operadores, las licencias eran libres y desde 2019 hasta hoy se registraron 11 operadores regulados con licencias activas. A partir de esta nueva regulación, los operadores que ya tienen licencia no la perderán. Pero queda inhabilitada la opción de sumar nuevas licencias y se suspendieron todos los convenios con potenciales operadores. De esta manera, la Ciudad deja de tener un sistema abierto de licencia y limita la cantidad de empresas autorizadas a prestar el servicio.

Fuentes del oficialismo porteño explicaron que, junto a Lotba, se estará auditando a los once operadores que continúan activos "para que la oferta lúdica contemple parámetros relacionados con el juego responsable".

El GCBA presentó iniciativas contra la compulsión por las apuestas digitales

# En CABA buscan frenar la ludopatía infantil

Se planea regular ese mercado en la red y eliminar los sitios ilegales, en paralelo a campañas de concientización con talleres educativos en los colegios.



Los juegos de apuestas en red son adictivos.

El Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un estudio indicando que el 45,2 por ciento de los argentinos opina que expresarse políticamente suele ser motivo para sentirse discriminado. Se trata de una encuesta hecha entre el 19 y el 22 de junio en diversas provincias con entrevistas a 1747 personas, apuntando a trazar el mapa de los prejuicios y la discriminación en nuestro país.

Los mayores niveles de prejuicio se observaron hacia los inmigrantes latinoamericanos, seguido por el prejuicio hacia personas con discapacidad intelectual y luego hacia las mujeres. Asimismo, los menores niveles de prejuicio se observaron hacia personas homosexuales, seguido por los adultos mayores y las personas con obesidad.

Los participantes del estudio consideraron que "los villeros", las personas en situación de poLa UBA estudió los prejuicios nacionales

### El mapa de cómo se discrimina en Argentina

breza y los indígenas son los grupos más discriminados en el contexto argentino. Estos resultados replican casi con exactitud los obtenidos en un anterior estudio, lo cual demuestra que el prejuicio hacia determinados grupos sociales constituye un problema estructural.

Entre las conclusiones se observó que hay diferencias en casi todos los niveles de prejuicio según el género. Estos resultados coinciden con estudios previos, que demuestran que, en general, los hombres suelen ser más prejuicios que las mujeres.

Con respecto a la edad, los resultados de nuestro estudio indican que fueron los más jóvenes quienes presentaron mayores niveles de

prejuicio hacia todos los grupos sociales. Los participantes del estudio consideran que las personas que viven en villas, las personas en situación de pobreza y los indígenas son los grupos más discriminados en el contexto argentino.

Un 35,3% de los participantes del estudio indicaron que sufrieron algún tipo de discriminación en el último año de los que, casi la mitad (45,2%), señaló que el motivo fue por su ideología o creencias políticas. El ámbito en el que se experimentó mayor discriminación (23,7%) fueron las redes sociales e internet.

Más de la mitad de los encuestados está de acuerdo con el cierre del Inadi. Sin embargo un 60,9% considera que el Estado debe destinar recursos económicos a las víctimas de discriminación. Del total de participantes, casi 7 de cada 10 está de acuerdo con cobrar a los extranjeros por el uso del Sistema de Salud Público.

Con respecto al Sistema Educativo público, un 40,8% indica que se deben cobrar todos los niveles, mientras que un 27,9% considera que sólo se debe cobrar el nivel universitario. En cuanto a los motivos por los cuales se experimentó discriminación, la ideología o las creencias políticas ocupó el primer puesto con el 45,2%, seguido, por lejos, por la edad con 18,8% y alguna condición física o mental, 14,4%. Aún más atrás quedaron el género, 12,4%; religión, 5,7%; color de piel, 1,8%; orientación sexual, 1,1%; y etnia 0,6%.

Al profundizar en el género de las personas que indicaron haber experimentado algún tipo de discriminación, el 57,6% se identificaron como mujeres.

"Hoy, la importancia de las licencias en los sitios de apuestas radica en los requisitos de funcionamien- 24 to", advirtieron desde el Gobierno, P112 y agregaron: "Una de sus principales fallas es el llamado factor de autenticación: los chicos logran ingresar a las aplicaciones con datos falsos por los pocos requerimientos que se les piden". Es por esto que se está evaluando la implementación de otros controles en la validación de la identidad de los usuarios. La Ciudad garantizará que las empresas tengan un proceso de registro que permita verificar la edad de los apostadores y prohíba el ingreso de los menores, además de disponer de herramientas como la autoexclusión, auto límites de tiempo, alertas del paso del tiempo y limitaciones sobre la publicidad y las transacciones económicas.

Con respecto a las páginas ilegales de apuestas, a través de la Asociación de Loterías Estatales (ALEA) se suscribieron acuerdos con META, NIC.AR, Enacom, Mercado Libre y Rapipago para eliminar y bloquear contenido que promueve el juego ilegal. La complejidad viene de la mano de lo fácil que resulta para estos operadores abrir nuevas páginas y las dificultades que conlleva hacer un seguimiento y registro para darlas de baja. Sin embargo, gracias a estos acuerdos, ya se bloquearon 715 perfiles de redes sociales y publicidades, 12 sitios web en dominios .AR, se solicitó la baja de 9 publicaciones en Mercado Libre y se enviaron cartas documento a influencers que promocionaban el juego ilegal. Muchas veces los mismos operadores registrados colaboran en la detección de estos espacios de apuestas ilegales.

Además se bloqueó el acceso a 772 páginas legales e ilegales desde la red wifi de todas las escuelas públicas de la Ciudad y se extendió el bloqueo de esos sitios de apuestas a toda la red BA wifi, que es el WIFI gratuito de la Ciudad que tiene alcance en todos los espacios públi-COS.

La política de prevención incluye talleres educativos en los colegios para menores y sus familias, y en los próximos días se dará a conocer la Red de Prevención en Clubes. Además las líneas telefónicas 108 y 147 cuentan ya con un protocolo activo para atender y asesorar a personas que llamen por esta problemática y se abrirá en el Hospital Álvarez un dispositivo grupal especializado para atender a menores con posible diagnóstico de ludopatía, y otro para atender a las familias.

Desde el Gobierno afirmaron que se está realizando un trabajo conjunto entre los tres poderes para hacerle frente a la problemática. Por eso se acordó con el Ministerio Público Fiscal la implementación de una Fiscalía especializada en el tema de juego ilegal, para que se agilicen los procesos y se pueden dar de baja las páginas rápidamente.

Informe: Lucía Bernstein Alfonsín.

#### Por Santiago Brunetto

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) presentó los primeros lineamientos de la modificación al Código Urbanístico (CUR) que impulsará en la Legislatura porteña. Fue en un encuentro virtual del Foro Participativo Permanente del Plan Urbano Ambiental (PUA), en el que los funcionarios aseguraron que los "ajustes" buscarán fomentar un "equilibrio urbano" entre "patrimonio" e "incentivos" a la construcción, aunque todavía no se conoce el articulado que tendrá el proyecto de ley. Las agrupaciones vecinales aseguran que no se cumplieron todas las instancias de participación y reclaman que se suspendan los permisos de obra para frenar el avance inmobiliario hasta que se apruebe la modificación del CUR.

"Ajustes". Esa fue la palabra con la que calificaron los funcionarios los cambios impulsados por el Ejecutivo, que todavía no ingresaron formalmente a la Legislatura. La presentación virtual se llevó a cabo este lunes por la

Los funcionarios aseguraron que los "ajustes" buscarán fomentar un "equilibrio urbano" entre "patrimonio" e "incentivos" a la construcción.

tarde, y allí se dejó en claro que los "ajustes" no implican una "reforma" del Código, sino que buscan "profundizar sus lineamientos generales". Es que la propia ley de creación del CUR, que en 2018 reemplazó al antiguo Código de Planeamiento Urbano (CPU), establece que la norma debe ser reevaluada cada cuatro años en función del PUA. El CUR de 2018 ya sufrió "ajustes" en 2020 y 2022, todo en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, y ahora recibirá una nueva modificación.

Más allá de esas cuestiones técnicas, lo cierto es que el reclamo por una reforma del CUR lo vienen sosteniendo diversas organizaciones barriales desde su aprobación en 2018. Las denuncias por el avance inmobiliario que posibilitó la nueva normativa, al elevar alturas y capacidades constructivas permitidas en barrios históricamente residenciales, llegaron a transformarse en más de diez proyectos de ley particulares, realizados por vecinos y vecinas, para modificar el Código en sus barrios. El reclamo fue tan fuerte que se metió en la El GCBA presentó los primeros ajustes al CUR

# Bases del nuevo Código Urbanístico

La ley de planeamiento de la Ciudad debe ser reevaluada cada cuatro años. El oficialismo mostró su propuesta en una reunión virtual.



El oficialismo dice que los ajustes buscan un equilibrio en los barrios.

Guadalupe Lombardo

campaña electoral del año pasado y el propio Jorge Macri prometió encarar los cambios en el Código para este año.

Ya en su discurso de asunción de diciembre del año pasado, el ahora jefe de Gobierno dijo que el CUR "cambió de forma notable la identidad y el perfil de muchos barrios", por lo que ratificó que impulsaría su modificación. Aunque los funcionarios no ahondaron en mayores detalles, la presentación de los "ajustes" en el foro constituyó un primer paso en ese sentido. Lo siguiente es que el proyecto propiamente dicho ingrese de forma oficial a la Legislatura, donde debería comenzar a tratarse en la Comisión de Planeamiento Urbano.

En la presentación de los lineamientos generales de este lunes, los funcionarios de Desarrollo Urbano señalaron que los "ajustes" buscan un "equilibrio urbano", "fomentan la protección del patrimonio" e "incorporan el concepto de incentivo". La presentación indica que el proyecto de ley diferenciará la "identidad de los barrios" de la de los "corredores urbanos". En este sentido,

precisa que al interior de los barrios se realizarán "ajustes de alturas" para "priorizar las escalas barriales" y "cuidar las zonas de baja densidad". Esto, aseguran, permitirá evitar "grandes saltos de altura" entre los barrios y los corredores.

La presentación incluyó una serie de ejemplos concretos sobre zonas o manzanas donde se aplicarían los cambios, pero no pro-

La Toretto seguirá en prisión

### Preventiva confirmada

La Cámara Penal bonaerense confirmó por amplia mayoría la prisión preventiva contra Felicitas Alvite, más conocida como La Toretto, por atropellar a alta velocidad y matar a un motociclista en La Plata. Asimismo, consideraron la posibilidad de que la jueza Marcela Garmendia le otorgue la prisión domiciliaria.

Este martes el Tribunal rechazó el recurso de apelación impuesto por los abogados de Alvite, Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri.

El fallo informa que se "rechaza el recurso de apelación interpuesto por los defensores particulares y se confirma, en cuanto ha sido materia de agravio, que el auto convierte en prisión preventiva la detención que viene cumpliendo Felicitas Alvite por el delito de homicidio simple".

Otro de los detalles que se desprenden del fallo es que los jueces de la Cámara dan lugar al beneficio de la prisión domiciliaria para la joven detenida.

"Uno de ellos entiende que por cómo está la situación procesal de mi clienta deberían darle domiciliaria, mientras que los otros dos jueces dicen que en definitiva hay que esperar a los informes de la jueza", explicó el abogado Gliemmo. fundizó en los detalles técnicos sobre el modo en que las modificaciones se concretarán en el texto final a debatir en la Legislatura ni en qué zonas de la ciudad se enfocarán los cambios. En una reunión previa del foro, realizada en noviembre del año pasado, sí se había indicado que se centraría en quince barrios porteños: Saavedra, Coghlan, Colegiales, Villa Ortúzar, Chacarita, Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Boedo, Núñez, Palermo, Villa Crespo, Balvanera, Almagro y San Cristóbal.

En cuanto a los "incentivos", la presentación precisó que se generará un sistema "que promocione el desarrollo del sur" pero no indicó de qué modo se generará ese incentivo. La decisión de "fomentar" el desarrollo en la zona sur parte del diagnóstico del GCBA de que la zona norte ya se encuentra con un "mercado inmobiliario saturado", mientras que el sur tiene "espacio libre y vacante, grandes terrenos disponibles y menos oferta inmobiliaria". Sobre la protección patrimonial, la presentación sólo indicó que el GCBA impulsará la catalogación preventiva de 4209 inmuebles.

La propia exposición virtual del proyecto incluyó reclamos de los y las vecinas que pudieron participar. En primer lugar, denunciaron que la reunión tuvo un cupo máximo de 300 participantes, por lo que muchas personas que se habían anotado no pudieron ingresar. Según pudo saber este diario, desde el GCBA se comprometieron a generar otra instancia para que puedan entrar.

También durante la reunión las agrupaciones barriales volvieron a reclamar que se suspendan preventivamente los permisos de obra. Es que la aprobación de la modificación del CUR requiere de un tratamiento de doble lectura, con audiencia pública de por medio, un trámite que puede llegar a demorar varios meses. Las organizaciones sostienen que, mientras tanto, las construcciones siguen avanzando en los barrios, por lo que piden que no se otorguen más permisos al menos hasta que se aprueben los posibles límites en el CUR.

Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), por su parte, advirtieron que la reunión de este lunes se realizó "sin ningún informe o dictamen o conclusión de la etapa de monitoreo", "sin mayor explicación" sobre los "ajustes" y sin que los vecinos y vecinas pudieran acceder al proyecto de ley que llegará a la Legislatura. También sostuvieron que las instancias de discusión previas "fueron reuniones con vecinos y con asociaciones de manera informal y no a través de convocatorias abiertas e institucionalizadas".

Cal viva y sidra. Ese fue el "rito de iniciación" con el que el Tercer Cuerpo del Ejército, en Córdoba, celebró la finalización de la formación de 35 jóvenes del Regimiento 14 de Paracaidistas. El "bautismo", ocurrido el 17 de mayo, que se acaba de dar a conocer, terminó con 20 de los jóvenes paracaídistas con quemaduras en el esófago, estómago, pulmones y ojos. Desde el Ejército Argentino emitieron un comunicado en el que aseguraron que se trató de "un error" y que en lugar de cal viva, deberían haberles rociado harina.

El "rito de iniación" o "bautismo" se conoció por un video que se viralizó en las redes sociales y que obligó al Ejército a dar explicaciones. Desde 2022, los festejos y ceremonias de iniciación quedaron prohibidos por orden del Ministerio de Defensa, entonces a cargo de Jorge Taiana. Esta decisión fue tomada tras la muerte de Matías Chirino, de 22 años, quien murió luego de un rito que implicó consumir alcohol, realizar ejercicio extenuantes y sumergirse en una pileta fría y sucia.

En el video que circuló por redes sociales, se ve cómo un superior de los jóvenes paracaidistas se encargaba de gritarles "¡Paracaidistas!", con la orden de que le respondan "¡Siempre!" para arrojarles la "harina" mientras abrían la boca. Esa

Un "rito de iniciación" militar en Córdoba que terminó mal

### Bautizaron a 35 soldados con cal

El Tercer Cuerpo del Ejército celebró el fin de curso de los paracaidistas arrojándoles cal viva en la cara. Una veintena terminó con quemaduras.

acción fue la que generó las quemaduras internas al menos a veinte de los 35 paracaidistas. Según reconoció el Ejército, se trató de un "error". Sin embargo, reconocieron que la maniobra se repitió no solo con este sino además con diversos grupos de egresados.

Tras hacerse público, el episodio quedó bajo investigación en la Fiscalía Federal N° 2, a cargo de Carlos Casas Nóblega. El abogado Jerónimo Argañaraz, representante de uno de los denunciantes, descartó que se haya debido a un "error" y marcó que no hubo "consentimiento de los soldados".

El abogado sostuvo que otros afectados por el rito no se animan a denunciar. "Sucede que un alto je-



Los graduados siendo rociados con cal viva en la cara.

fe se enteró de que algunos llamaron a la ART para ver si les podría cubrir sus afecciones médicas y al enterarse los hizo convocar y les dijo que estaban autorizados a tomarlos del cuello a quienes estaban yendo a la ART o dando aviso a autoridades judiciales".

Se indicó que se ordenaron "actuaciones disciplinarias, en el marco de las cuales se determinó la existencia de una falta disciplinaria por falta de control" y "a todos los responsables se les impusieron las correspondientes sanciones".

Según la resolución de Taiana en 2022, los "ritos y ceremonias de iniciación, con el pretendido objetivo de celebrar el inicio o la culminación de determinadas actividades, no corresponden a actos del servicio vinculados a la profesión militar y son contrarios al mantenimiento de la disciplina."

La resolución señaló que ante estos casos se debe dar lugar al inicio de actuaciones disciplinarias.

"Resulta necesario trabajar en la prevención de las violencias interpersonales, a través de la educación en los institutos de formación y perfeccionamiento de oficiales y suboficiales", sostenía el comunicado del Ministerio de Defensa cuando se ordenó la prohibición de estos ritos. El actual ministro Luis Petri no se pronunció al respecto.

FM 89.1 Blackie SOLO JAZZ

"Especial 100 años de Sarah Vaughan"

27 junio Lounge (ARAS y (ARETAS 19:00 HS

Entradas a la venta en alternativateatral.com









La Corte Penal Internacional (CPI) anunció ayer órdenes de arresto contra el exministro ruso de Defensa Serguéi Shoigú y el jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov, por crímenes de guerra y lesa humanidad entre octubre de 2022 y marzo de 2023 durante la invasión de Ucrania. De esta forma aumentan a seis las órdenes de detención emitidas por la corte con sede en La Haya contra líderes rusos, incluido el presidente Vladimir Putin. El Kremlin dijo varias veces que la infraestructura energética ucraniana es un objetivo militar legítimo y niega que el ataque a civiles esté dentro de sus planes.

La CPI considera a Shoigú (69 años) y Guerásimov (68 años), que en el momento de la presunta conducta criminal eran, respectivamente, ministro de Defensa y jefe del Estado Mayor General, "responsables a nivel penal de ataques con misiles llevados a cabo por las fuerzas armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana" desde el 10 de octubre de 2022 hasta al menos el 9 de marzo de 2023.

En ese período el Ejército ruso llevó a cabo varios ataques a plantas de energía eléctrica y subestaciones en varias localidades de Ucrania. El tribunal de justicia internacional cree que el daño colateral previsto a civiles y sus bienes era "claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada" a la hora de atacar esas instalaciones, incluso si estas fueron consideradas objetivos militares.

La Sala de Cuestiones Preliminares II autorizó las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan, que sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por "dirigir ataques contra objetivos civiles" y por "causar daños colaterales excesivos" a civiles, así como de crímenes de lesa humanidad por "actos inhumanos". Uno de los objetivos principales del derecho internacional humanitario es la protección de los civiles en conflictos armados, recordó la CPI, que advirtió que el "principio de distinción" prohíbe el uso de la fuerza armada contra personas protegidas durante las hostilidades.

"Todos los involucrados en conflictos armados deben seguir las reglas básicas de conducta reflejadas en el derecho internacional humanitario. Ningún individuo, en ninguna parte del mundo, debería sentir que puede actuar con impunidad. Y ninguna persona, en ninguna parte del mundo, debería sentir que merece menos protección que otras", advirtió Khan. Aunque la sala autorizó a hacer públicas estas órdenes de arresto, su contenido permanece secreto para proteger a los testigos y salvaguardar las investigaciones.

Shoigú, confidente del presidente Vladimir Putin, fue ministro de El tribunal también pidió el arresto del jefe del Estado Mayor de Rusia

### La Haya busca a un exministro ruso

Ya son seis las órdenes de detención contra líderes rusos, incluido el presidente Putin. El Kremlin niega las acusaciones.



Gerasimov y Shoigu son buscados por La Haya.

AFP

Situaciones de Emergencia de 1991 hasta 2012, cuando ascendió a ministro de Defensa, cargo del que fue destituido el mes pasado. Ahora es secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. El general Guerásimov es jefe del Estado Mayor desde 2012, y, desde enero de 2023, comandante de lo que se conoce como Grupo de Fuerzas Conjuntas en la Zona de Operaciones Militares Especiales.

La CPI no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutar sus órdenes de arresto, y se apoya

como Kirguistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Corea del Norte, que no son miembros de la CPI. En cambio evitó participar en un encuentro de los Brics (Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica) en Sudáfrica, un país que se habría visto obligado a ejecutar la decisión del tribunal internacional.

La CPI, creada en 2002 para investigar crímenes de guerra y contra la humanidad en todo el mundo, abrió en septiembre una oficina en Kiev como parte de los es-

El fiscal Karim Khan sospecha que ambos altos cargos son culpables de crímenes de guerra por "dirigir ataques contra objetivos civiles".

en el sistema judicial de sus 124 países miembros para llevarlas a cabo. En teoría, cualquier persona que sea objeto de una orden de este tipo tendría que ser detenida si viaja a un territorio de un Estado miembro.

Putin, acusado de una presunta deportación ilegal de niños ucranianos en zonas ocupadas por la Federación Rusa, viajó a países

fuerzos para pedir cuentas a las fuerzas rusas por posibles crímenes de guerra. Esto ocurrió después de la creación de un centro internacional para investigar a Rusia por posibles crímenes de guerra en La Haya en marzo de 2023.

Además de Putin, la CPI también emitió una orden de arresto contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para la infancia, por

cargos similares, es decir la presunta deportación de miles de niños ucranianos a Rusia. Otros responsables rusos que son objeto de órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional son Serguéi Kobylash, jefe de la aviación estratégica, y Viktor Sokolov, jefe de la flota en el mar Negro.

Rusia reaccionó rápidamente y minimizó la última decisión contra Shoigú tachándola de "insignificante", según el servicio de prensa del Kremlin que fue citado por la agencia de noticias Tass. El Consejo de Seguridad ruso subrayó en un comunicado que la orden de arresto es nula ya que Rusia no reconoce su jurisdicción, además de advertir que esa medida forma parte de la "guerra híbrida de Occidente contra Rusia".

En cambio el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, celebró las medidas dictadas por la CPI. "La decisión es una indicación clara de que la justicia para los crímenes rusos contra la humanidad es inevitable", escribió Zelenski en sus redes sociales. El jefe de Estado ucraniano agregó que las órdenes de arresto demuestran que ni el rango militar ni la posición política que ocupen "pueden proteger a los criminales rusos" de la Justicia.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, llegó a las Islas Marianas del Norte, un territorio estadounidense en el océano Pacífico, donde tiene previsto comparecer en un tribunal para formalizar un acuerdo con el gobierno estadounidense que le permitirá volver a su Australia natal como un hombre libre y reunirse con su esposa y sus dos hijos pequeños.

El vuelo chárter VJT199 de la compañía VistaJet en el que viajó Assange despegó ayer alrededor de las 21.20 hora local de la capital tailandesa, después de haber realizado una parada de más de ocho horas en el aeropuerto internacional Don Mueang, adonde llegó desde Londres. Durante la parada en Bangkok, WikiLeaks solo difundió una imagen del periodista al aterrizar en la capital dentro del avión, donde se cree que permaneció todo el tiempo.

El largo viaje de Assange se produce después de que el lunes se revelara el acuerdo entre él y la Justicia estadounidense, en el que se declarará culpable de un solo cargo por conspirar para obtener y difundir ilegalmente información clasificada y se fijará una pena de 62 meses de cárcel, equivalentes al tiempo que ya cumplió en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Reino Unido. La comparecencia será hoy en las Islas Marianas debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con Australia, según una carta del Departamento de Justicia estadounidense.

Su esposa, Stella Assange, expresó su alegría en redes sociales tras la liberación. "Julian está libre. Las palabras no pueden expresar nuestra inmensa gratitud hacia ustedes. Sí, ustedes, quienes se movilizaron por años y años para hacer esto realidad. Gracias. Gracias. Gracias", escribió la abogada hispanosueca nacida en Sudáfrica.

Stella Assange se encuentra en Australia junto con sus dos hijos, Gabriel y Max, nacidos respectivamente en 2017 y 2019 y que solo vieron a su padre en las visitas en la prisión de Reino Unido. En una publicación posterior apuntó: "Saipan es un remoto territorio de ultramar de Estados Unidos (...) Julian no estará a salvo hasta que llegue a Australia".

La madre del periodista, Christine Assange, dijo estar agradecida de que el calvario de su hijo llegue a su fin. "Esto demuestra la importancia y el poder de la diplomacia secreta", afirmó, de acuerdo a declaraciones recogidas por la agencia de noticias AFP.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, también celebró la puesta en libertad del periodista de 52 años. "No hay naPara firmar un acuerdo judicial con el gobierno estadounidense

### Julian Assange aterrizó en las Islas Marianas

El fundador de WikiLeaks se declarará culpable de publicar información clasificada y se fijará una pena equivalente al tiempo que ya cumplió en prisión en Reino Unido.

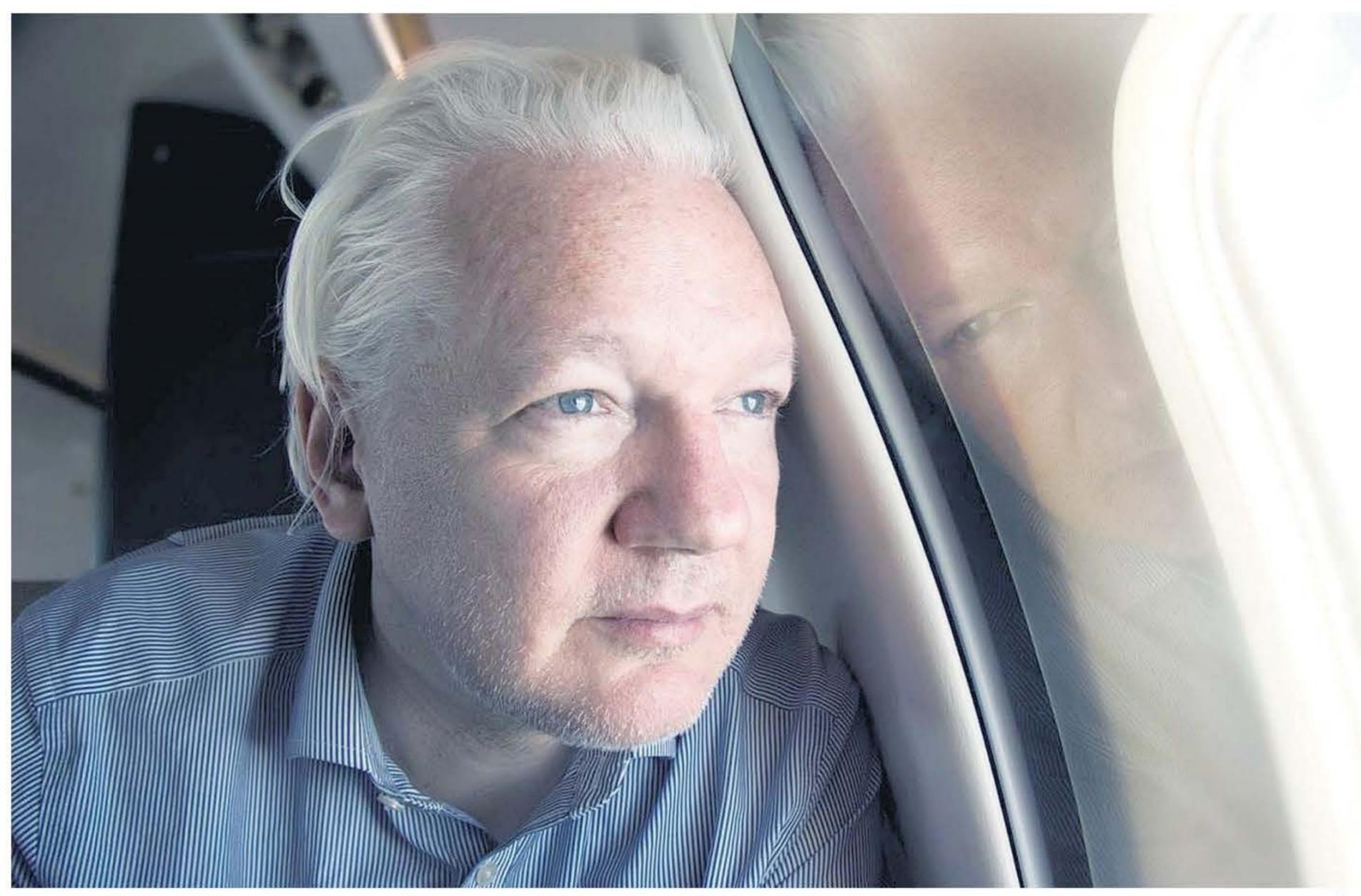

Assange en vuelo a Bangkok.

da que ganar con su encarcelamiento y lo queremos de vuelta en Australia", dijo Albanese, en una sesión en el Parlamento de Camberra.

drés Manuel López Obrador, dijo una carta enviada a Biden, fe-

presidente Biden", remarcó, mencionando que durante años envió cartas a ambos presidentes en el marco de la campaña mundial de liberación del periodista. El presidente de México, An- Como ejemplo expuso además

"Saipan es un remoto territorio de ultramar de Estados Unidos (...) Julian no estará a salvo hasta que llegue a Australia". Stella Assange

que estaba contento por la salida de la cárcel de Assange. "Era una cosa muy injusta, era como tener en prisión la libertad y en especial la libertad de expresión", manifestó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina. "Ellos (Assange y sus familiares) saben lo que hicimos, tanto con el Gobierno del presidente Trump como en el Gobierno del

chada en enero de 2023, en la que le mencionaba que México estaba dispuesto a dar asilo al australiano porque lo consideraba un preso político.

Claudia Sheinbaum, la sucesora de López Obrador y exjefa de gobierno de la capital del país, recordó que el pasado mes de febrero entregó las Llaves de la Ciudad a la familia de Julian Assange. "Para nosotros Julian representa la verdad, la libertad de expresión. Somos una ciudad progresista que siempre ha defendido las grandes libertades y el derecho al libre acceso a la información", indicó.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales. "El mundo es hoy un poco mejor y menos injusto. Julian Assange queda libre tras 1.901 días de prisión". Y agregó: "Su liberación y regreso a casa, aunque tardíamente, representan una victoria democrática y la lucha por la libertad de prensa", afirmó.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, expresó: "Felicito a Julian Assange por su libertad. La prisión eterna de Assange y su tortura era un atentado contra la libertad de prensa a escala global". Y añadió: "Denunciar la masacre de civiles en Irak por parte de la acción bélica de EE.UU. fue su crimen, ahora la masacre se repite en Gaza".

En la misma línea se manifestó el expresidente boliviano, Evo Morales. "Nos alegra mucho la libertad de Julian Assange. Estuvo preso muchos años por exponer

presó su preocupación de que lo ocurrido con él pueda repetirse 06 con otros periodistas. "La preo- 24 cupación se mantiene porque, P12 sin una reforma, sin la introducción de una defensa del interés público, entre otras medidas, (la ley estadounidense sobre el espionaje) se puede usar contra otros periodistas, contra otros medios, contra cualquiera que trabajan con información reservada", señaló la directora de campañas de RSF, Rebecca Vincent, en declaraciones a la agencia de noticias EFE.

Tras trabajar como programador de software libre y realizar estudios de matemáticas y física que no finalizó en Australia, Assange cofundó en 2006 WikiLeaks, una plataforma para publicar información gubernamental y hacerla accesible al público. La página se hizo mundialmente famosa en 2010 tras publicar cientos de miles de documentos que revelaron los secretos en Estados Unidos de las guerras de Irak y Afganistán, así como datos sobre los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros asuntos. Por ejemplo, las publicaciones incluyeron un vídeo en que se ve a soldados estadounidenses disparando contra civiles en Irak en 2007.

Los problemas legales del australiano comenzaron en 2010, cuando Suecia reclamó la detención de Assange por dos acusaciones, una por la violación de una mujer y otra por acoso sexual, durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia. Esos cargos serían abandonados con el tiempo.

Assange negó la veracidad de ambas acusaciones, pero tuvo que purgar un arresto domiciliario en la casa rural inglesa de un amigo y colega, hasta que en mayo de 2012 el Tribunal Superior de Londres accedió a su extradición a Suecia. En junio, ante el acoso al que estaba siendo sometido y para evitar su extradición, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo siete años durante el gobierno de Rafael Correa.

"Nos alegra mucho la libertad de Julian Assange. Estuvo preso muchos años por exponer ante el mundo los crímenes de los EE.UU." Evo Morales

ante el mundo los crímenes de los Estados Unidos. Nos ayudó a develar y desmantelar las mentiras sobre las que justifican guerras e invasiones. Es un día de alegría para la lucha por la paz", dijo.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) consideró como una victoria para la libertad de prensa y para el periodismo la libertad de Assange, aunque ex-

Con la llegada al poder de Lenin Moreno, Ecuador dejó de darle asilo a Assange. Fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, mientras que la Justicia estadounidense, que ya lo acusaba de piratería informática, lo acusó por otros 17 cargos en virtud de las leyes antiespionaje, exponiendo a Assange a hasta 175 años de cárcel.

La Corte Suprema israelí

determinó ayer por unani-

midad el fin de la exención mili-

tar para los ultraortodoxos, una

medida que polariza a la sociedad

israelí y complica al gobierno de

Benjamin Netanyahu. Los dos

partidos ultraortodoxos de la coa-

lición que gobierna el país se opo-

nen firmemente al reclutamiento

de estudiantes y amenazan con

abandonarla si la medida entra en

vigor. El máximo tribunal se pro-

nunció sobre este tema sensible

cuando el Ejército israelí está en

guerra con Hamas en Gaza desde

hace más de ocho meses y teme

que se abra un nuevo frente en la

"En medio de una guerra agota-

dora, la carga de la desigualdad es

más dura que nunca y exige una

solución", afirmó el presidente de

la Corte, Uzi Vogelman, al anun-

ciar el fallo, a raíz de un recurso

presentado en febrero por el Mo-

vimiento para un Gobierno de

Calidad, un grupo civil progresis-

ta, y asociaciones de reservistas y

dió que "no existe base legal para

excluir a los hombres ultraortodo-

xos del reclutamiento" y que si no

sirven en el Ejército tampoco de-

ben recibir subvenciones educati-

vas y de asistencia social financia-

das con fondos públicos, como

El máximo tribunal israelí deci-

exmilitares.

frontera con el Líbano.

La Corte Suprema israelí no avaló la exención militar

# Ultraortodoxos y soldados

Los dos partidos ultraortodoxos de la coalición de Netanyahu amenazan con abandonarla si el fallo de la Corte entra en vigor.



El fallo del máximo tribunal pone fin a la exención militar de judíos ultraortodoxos.

EFE

ocurre en la actualidad. La exención militar para los judíos ultraortodoxos que estudian a tiempo completo en las yeshivás (escuelas talmúdicas) no es una ley sino una disposición ejecutiva que se prolonga periódicamente desde el nacimiento del Estado de Israel, aunque hay varias sentencias judiciales que indican que viola el principio de igualdad de la ley básica israelí.

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ordenó a la cúpula militar del país que reclute "inmediatamente" a tres mil judíos ultraortodoxos. En una carta al asesor legal del Ejército, recogida por la prensa israelí, la oficina de Baharav-Miara explicó que las autoridades deben actuar de forma inmediata para implementar la decisión de la justicia.

La carta, dirigida también a los ministerios de Finanzas y Educación, recuerda que la decisión de la Corte impide transferir fondos a las escuelas talmúdicas cuyos estudiantes no realicen el servicio militar obligatorio. Se estima que hay unos 63 mil jóvenes ultraortodoxos en edad militar que estarían obligados a servir en el Ejército tras la nueva orden judicial, aunque las fuerzas armadas israelíes ya avisaron que para el año 2024 solo podrían reclutar a tres mil.

Los judíos ultraortodoxos tienen requisitos especiales en áreas como la dieta o la convivencia con mujeres, y el Ejército tendría que acomodar a los nuevos reclutas en batallones especiales. Ni Netanyahu ni el gobierno se pronunciaron formalmente pero sí lo hizo su partido, el Likud, que sugirió intereses políticos detrás del fallo del Supremo, que "durante 76 años se abstuvo de forzar el reclutamiento de estudiantes de yeshivás".

Los dos partidos ultraortodoxos, Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT), se oponen al reclutamiento de los jóvenes estudiosos de la Torá y amenazan con abandonar la actual coalición de gobierno si el co-líder de JUT, el rabino y di-

lificó la decisión de "esperada y desafortunada" y recordó que el Estado de Israel nació como "un hogar para el pueblo judío, con la Torá como piedra angular". "Nunca ha habido un fallo del Supremo a favor de los estudiantes de la yeshivá y en interés de los ultraortodoxos. No hay un solo juez que entienda el valor del estudio de la Torá y su contribución al pueblo de Israel", afirmó

La fiscal general, Gali Baharav-Miara, ordenó a la cúpula militar que reclute "inmediatamente" a tres mil ultraortodoxos.

la medida entra en vigor, poniendo en peligro su supervivencia ya que aportan 18 escaños. En tono desafiante el líder de Shas y estrecho aliado del primer ministro, Aryeh Deri, dijo que "no hay poder en el mundo que impida al pueblo de Israel estudiar la Torá, y cualquiera que lo intentó en el pasado fracasó estrepitosamente".

El líder de JUT y ministro de Vivienda, Yitzhak Goldknopf, caputado Moshe Gafni.

A principios de abril expiró una norma temporal de la exención y desde entonces numerosos grupos de la sociedad civil y políticos, también dentro del gobierno, exigieron terminar con los privilegios de los ultraortodoxos, alrededor del 13 por ciento de la sociedad israelí. La Corte inició las audiencias en junio a partir de una petición de varios grupos civiles. El Ejecutivo estuvo representado por un abogado privado, ya que la fiscal general, Gali Baharav-Miara, se opone a la exención militar.

Luego de la movilización masiva de unos 300 mil reservistas para la guerra en Gaza, que ya dura casi nueve meses y en la que murieron más de 300 soldados, muchos israelíes reclaman a Netanyahu que todos los jóvenes en Israel cumplan con su deber militar. El primer ministro visitó ayer a los reservistas apostados en el norte del país, donde el Ejército mantiene un intercambio de fuego constante con la milicia chiita libanesa Hezbolá.

La Knesset, el Parlamento israelí, aprobó en las últimas horas un proyecto de ley que aumenta la edad de jubilación de los reservistas con el objetivo de garantizar que el Ejército tenga suficiente personal en Gaza y en la frontera con el Líbano. La propuesta, respaldada por el ministerio de Defensa, exige extender una medida temporal que aumenta la edad de reclutamiento de soldados en la reserva de 40 a 41 años para los soldados y de 45 a 46 años para los oficiales durante varios meses adicionales.

Páginal 12 en Gran Bretaña

Por Marcelo Justo **Desde Londres** 

A nueve días de las elecciones, el escándalo de las apuestas está hundiendo cada vez más al primer ministro Rishi Sunak que no hace pie en la campaña tal como no lo hizo en sus casi dos años al frente del gobierno.

La Comisión de Apuestas está investigando a un mínimo de cinco diputados conservadores cuyos nombres fueron revelados por la prensa y a un número indeterminado que aún siguen en el anonimato.

Usted se preguntará: ¿qué tiene que ver la Comisión de Apuestas con la elección para el Parlamento británico del 4 de julio? En caso de enigma detectivesco, basta seguir ese aroma que arrastra a mucha gente a cualquier lado: el perfume del dinero.

En el caso de los legisladores británicos se los investiga por haber apostado a que habría una elección anticipada en julio antes de que el primer ministro, Rishi Sunak, hiciera el anuncio oficial. ¿Y por qué ese anuncio podía convertirse en fuente de jugosas apuestas? Porque todos los analistas, comentaristas y políticos on y off the record daban por descontado que la elección anticipada sería en noviembre. El mismo Sunak lo había insinuado en abril.

A 20 puntos de distancia en las encuestas durante todo su gobierno, ¿quién podía imaginar que el primer ministro iba a adelantar los comicios en vez de esperar un brote verde económico o algún cisne negro que mejorara sus casi nulas chances de reelección? El debate de por qué lo hizo continúa hoy. Unos dicen que se debió a que tenía datos de que en vez de brotes verdes en el segundo semestre habría pantano económico. Otros sugieren que se quiso pasar de listo en ese juego de poker que es la política y tomar la iniciativa con el factor sorpresa.

Mr. Sunak sorprendió a casi todos, incluyendo a muchos diputados conservadores que con toda seguridad perderán su escaño la próxima semana. Pero hubo un grupo que estaba muy al tanto del plan del primer ministro y se subieron con antelación al carro de las sorpresas.

El escándalo saltó hace dos semanas cuando el matutino The Guardian reveló que tres días antes del anuncio de Sunak, su secretario parlamentario, el diputado Craig Williams, había apostado 100 libras a que la elección sería en julio. Williams admitió el hecho y reconoció que había sido un "error de juicio" de su parte. Con los días fue emergien-

### El juego de las apuestas hunde más a Rishi Sunak

A varios legisladores británicos se los investiga por haber apostado a que habría una elección anticipada en julio antes de que el primer ministro hiciera el anuncio.



El escándalo de las apuestas impacta de lleno en el partido de Rishi Sunak.

do que había una lista creciente de errores, que los conservadores, por así decirlo, estaban perdiendo la cabeza en un cubo de dinero.

En cadena se reveló que entre los que habían cometido un

En este caso se combina con rasgos muy británicos: la obsesión por el dinero y el atajo de las apuestas para conseguirlo.

"error de juicio" se encontraban la candidata a diputada Laura Saunders, su esposo Tony Lee, director de la campaña conservadora, y uno de los encargados de la Data partidaria, Nick Mason.

También un oficial de la policía metropolitana, que es parte del equipo de seguridad de Sunak, había participado en este equivocación colectiva, solo que a diferencia de los honorables diputados, el cana fue en cana.

Con la bola de nieve del escándalo engordando cada día, Sunak tuvo que reaccionar públicamente la semana pasada. Hace rato que el primer ministro no anda muy inspirado. El jueves pasado dijo que estaba "increíblemente enojado" y que el que haya violado las reglas "tiene que enfrentar no solo todo el peso de la ley sino que me encargaré personalmente de que sean expulsados del partido".

Como de costumbre con Sunak, algo se le olvidó en el camino, quizás lo confundió la desmemoriada cercanía de Joe Biden en la cumbre del G7, en todo caso tardó una eternidad política en que sus palabras se concretaran en hechos. Cobrando

conciencia de que el goteo de información y especulación diaria estaba embarrando a los 650 candidatos conservadores al parlamento, el partido anunció ayer que no apoyaría la candidatura de Craig Williams en el distrito Montgnomeryshire Glyndwr (Gales) y la de Laura Saunders, en Bristol, sudoeste inglés.

Así las cosas, en caso de ser electos, Williams y Saunders no formarán parte del bloque conservador parlamentario. Es cierto que con el escándalo sus chances se han reducido al mínimo: nadie en su sano juicio va a apostar una libra por su victoria.

Los conservadores no estuvieron solos en este "martes negro". La policía anunció que había cinco oficiales más investigados por el mismo tema (ningún arresto). Y el laborismo suspendió a Kevin Craig, candidato en Central Suffok y Norths Ipswich, luego de la que la Comisión de Apuestas le informó que lo estaba investigando.

AFP

Nadie sabe si hay más nombres. Entre los conservadores casi seguramente, según han reconocido los mismos tories. El ex ministro

Ninguna área de la vida social se libra de esta compulsión al gambling (juego de apuestas): de la monarquía a la música.

de economía conservador George Osborne calculó que al menos unas 40 personas estaban al tanto de la fecha de la elección antes de que Sunak hiciera el fatídico anuncio el 20 de mayo.

El actual ministro de Igualación, Michael Gove, comparó 06 este escándalo con el Partygate, 24 las más de cien fiestas en 10 PIZ Downing Street durante el confinamiento, que condujeron a la renuncia de Boris Johnson. "Es como que hay una regla para nosotros y otra para ellos. Eso es lo más peligroso. La percepción de que no respetamos las reglas que les imponemos a los demás. Fue lo que más nos golpeó con el Partygate. Es igual ahora", dijo Gove.

El laborismo le escribió a la Comisión de Apuestas esta semana exigiendo que revele todos los nombres que están siendo investigados porque la "actual especulación está ensombreciendo la transparencia del acto electoral". El mismo Sunak tuvo que negar categóricamente haber hecho alguna apuesta al respecto.

Los hechos investigados son una variante de los casos de "inside information" que suelen aparecer en la adquisición de compañías o los cambios regulatorios que favorecen a un empresa.

En este caso se combina con rasgos muy británicos: la obsesión por el dinero y el atajo de las apuestas para conseguirlo. No sorprende que aparezca un candidato laborista: tampoco asombraría si se revela que alguien del entorno real ha puesto sus morlacos a la fecha. Como buen país puritano, tiene sus vicios.

Las apuestas deportivas son las favoritas: el año pasado representaron unas 25 mil millones de libras (equivalente a un tercio de las exportaciones argentinas de 2023). Pero ninguna área de la vida social se libra de esta compulsión al gambling (juego de apuestas): de la monarquía a la música, de los divorcios de celebridades a los ganadores de reality shows.

En política se apuesta mucho menos que en deportes, pero hay un fuerte repunte cuando se producen grandes eventos. En estos días hay apuestas para los resultados de la elección de diputados para las 650 circunscripciones en que está dividido el Reino Unido. En 2016 la victoria de Donald Trump en Estados Unidos le ocasionó una pérdida de cinco millones de libras a una de las casas de apuestas más importantes del país, Paddy Power Betfair, que había respaldado a Hillary Clinton como ticket ganador.

Nadie sabe hasta donde crecerá la proverbial bola de nieve, pero está claro que las chances de los conservadores, que eran prácticamente nulas al principio de la campaña, han descendido abruptamente a bajo cero. Como están las cosas no sorprendería que aparezcan tories que no apostaron por la fecha de la elección, pero sí pusieron unas cuantas libras anticipando su propia derrota.

Páginal12 en Perú

Por Carlos Noriega Desde Lima

Organismos de derechos humanos han acusado a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. La demanda fue presentada ante la fiscalía de la CPI ayer por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh). Se pide la intervención del tribunal internacional para procesar a la mandataria peruana por las muertes durante la represión a las protestas sociales entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, que marcaron el inicio de su gobierno. La represión dejó 49 muertos por disparos de las fuerzas de seguridad. Militares y policías dispararon contra manifestantes, pobladores que no participaban en las protestas e incluso brigadistas de salud que atendían a los heridos. Boluarte alentó y aplaudió la

> Hay una condena generalizada de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a la represión a la protesta.

brutal represión.

La acusación presentada a la CPI detalla el ataque sistemático contra quienes salieron a protestar contra el gobierno y cómo se produjeron las muertes, con un patrón de disparos a matar. Se señala que militares y policías hicieron un uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, especialmente contra "hombres jóvenes e indígenas". Se indica que estos hechos constituyen crímenes de lesa

Por crímenes de lesa humanidad en Perú

### Acusan a Boluarte ante la Corte Penal

La Federación Internacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú demandaron a la mandataria.



A Boluarte la denunciaron por los 49 muertos durante la represión de las protestas.

de Roma, que dio origen a la CPI. En la demanda también se precisa que la información existente revelaría que hubo disposiciones y acciones del gobierno de Boluarte para que "la represión tuviera como objetivo acabar con las manifestaciones a cualquier costo".

El gobierno de Boluarte acusó a los manifestantes de terroristas para justificar y promover la represión, y cuando se produjeron las primeras muertes por disparos elogió a las

nar, alentándolos a continuar y endurecer la represión, incrementándose el número de muertos.

Gloria Cano, directora de Aprodeh, declaró a Páginal12 minutos después de presentar personalmente esta demanda ante la CPI: "Hemos presentado el escrito ante la fiscalía sustentando que se trata de crímenes de lesa humanidad, por lo que hay competencia en materia y siendo el Perú un país signatario del Estatuto de Roma. Hemos desarro-

ple con el requisito de subsidiaridad, que significa que no existen las garantías de hacer justicia en el fuero interno. Hemos desarrollado toda la inestabilidad en materia de justicia que existe en el país. Hemos evaluado y fundamentado la sistematicidad de los hechos".

La presidenta Boluarte viene siendo protegida por el Congreso que controla la derecha y extrema derecha, que ha rechazado o encarpetado hasta ocho denuncias conshumanidad, conforme al Estatuto fuerzas de seguridad por su accio- llado el contexto y por qué se cum- titucionales contra la presidenta

por estos sucesos. La mayoría del Congreso ha boicoteado la formación de una comisión investigadora sobre estas muertes. Las investigaciones fiscales avanzan lentamente. Esto en un contexto en el que desde el Congreso se amenaza a jueces y fiscales que no se alinean a sus posturas y se avanza con una serie de acciones para tomar el control del sistema de justicia.

Las protestas sociales contra Boluarte estallaron inmediatamente después que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo. Al asumir la presidencia, Boluarte, que había sido vicepresidenta y ministra de Castillo, se alió con la derecha y extrema derecha que son mayoría en el Congreso y había boicoteado el gobierno del que ella había formado parte. Los manifestantes exigían su salida y nuevas elecciones para la presidencia y el Congreso. Las mayores protestas se dieron en la región sur andina, históricamente marginada y con altos niveles de pobreza.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) ha denunciado masacres, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes y violencia sexual contra los detenidos, que ha calificado como crímenes de lesa humanidad. "Altos funcionarios del gobierno lejos de poner fin a la violencia y separar a los autores materiales, avalan y promueven la actuación de las fuerzas de seguridad", indicó la Cnddhh durante los meses de protesta y represión. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en un informe su "condena enérgica al uso indiscriminado de la fuerza mediante armas de fuego contra población inerme por parte de agentes del Estado peruano". La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación ha condenado la vulneración al derecho a la protesta y denunciado que el "excesivo uso de la fuerza" viola los tratados internacionales.

Amnistía Internacional ha denunciado "graves violaciones a los derechos humanos", que ha calificado como "crímenes contra el derecho internacional", con "ataques generalizados contra la población", disparos "de forma indiscriminada" contra pobladores pacíficos que "podrían constituir ejecuciones extrajudiciales". La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina, encabezada por Juan Grabois, que llegó al Perú en los días duros de la represión, definió lo ocurrido como "crímenes de lesa humanidad".

Hay una condena generalizada de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a la represión por la que ahora se acusa a Boluarte ante la CPI. Han coincidido en denunciar una represión con carácter de discriminación racial contra poblaciones indígenas.

#### JUAN HIPÓLITO PIDUTTI CAPURRO Detenido Desaparecido el 26 de JUNIO de 1978



Nació el 18 de Agosto de 1935 en Buenos Aires .

De profesión chapista.

Tenía 42 años cuando el 26 de junio de 1978 fue secuestrado de su domicilio de Toscaninni y Saavedra del Barrio La Lomita, en Moreno Sur

Militante Montonero

Desde 2013 MxM visibiliza el cumplimiento del Art 9.Dec 935/10 de la ley Nac. Electoral por el cual lxs Compañerxs Detenidxs Desaparecidxs deben figurar en los padrones electorales con la leyenda "ELECTOR AUSENTE POR DESAPARICIÓN FORZADA": en los padrones 2023 PABLO figura CON la leyenda, con domicilio en Toscanini Y Saavedra de Moreno documento L.

Si le conociste o podés aportar información escribí o morenoporlamemoria@gmail.com

Fuentes: RUVTE/ ANM y archivos propios de MxM



PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE II NO OLVIDAMOS. NO PERDONAMOS - NO NOS RECONCILIAMOS II

#### Juan Carlos Gualdoni y Carlos Alberto Pérez Compañeros Gráficos detenidos desaparecidos el 26 de Junio de 1976 (Pérez fue trabajador de Gilbert)



La Historia no se escribe en los papeles condicionada por márgenes y espacios, la historia sucede aquí en la Plaza a donde regresamos una y mil veces. (...) (...) Ellos vienen y matan, apuntando en sus fojas de servicio la sangre de Vasena, La Forestal, la Patagonia trágica; ellos matan y vienen, pretendiendo impedir lo irreversible. Pero nosotros volvemos y vivimos, nosotros resucitamos de todos los martirios (...) (...) Será el día que nosotros sabemos, el día que ellos temen, el invencible día de la flamante prosa reescribiendo la historia para siempre.

¡Siempre en nuestra memoria y presentes en nuestros corazones; solo el Pueblo salvará al Pueblo! Tus compañeras y compañeros gráficos. Si lo conociste o puedes aportar alguna información, escribí a: ddhh@fgb.org.ar

I FUTBOL Tras una jornada intensa los candidatos revalidaron sus credenciales

# Seis boletos para octavos en la Eurocopa

Austria, Francia y Países Bajos -tercero-, por el grupo B. Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia -tercero-, por el grupo D, avanzaron a la próxima fase del certamen.

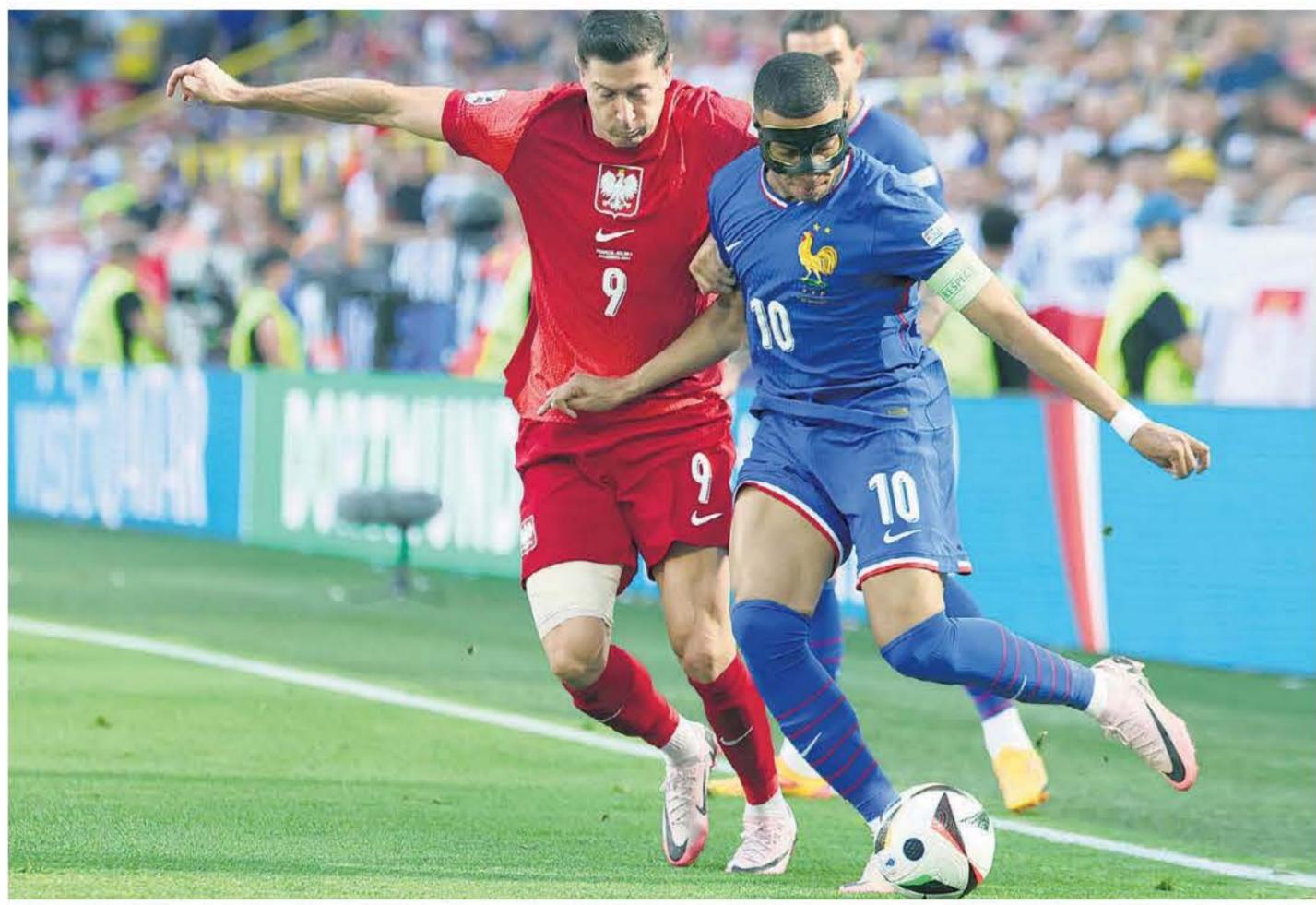

Mbappé, enmascarado, siente la presión de Lewandowski.

su tabique nasal, Mbappé fue la gran atracción del encuentro entre franceses y polacos. El nuevo delantero del Real Madrid abrió la cuenta de penal a los 11 minutos del segundo tiempo y del mismo modo pero en segunda instancia, igualó Robert Lewandowski a los 34 luego de que el arquero francés Mike Maignan le atajara la primer ejecución pero con tres pasos de adelantamiento.

A segundo turno, dominó el cero. Los ingleses no pudieron quebrar el planteo especulativo de los eslovenos y siguen siendo candidatos pero sin haber convencido casi a nadie. Por su parte, Dinamarca también pasó con tres empates y tendrá una exigencia elevada cuando el sábado enfrente al seleccionado alemán.

Dinamarca se clasificó como segundo gracias a una tarjeta amarilla que le mostraron al segundo entrenador de Eslovenia, en el primer encuentro frente a Serbia.

El hábil Matías Reali, primer refuerzo de San Lorenzo

### "Espero estar a la altura del club"

está cada vez más fría, San Lorenzo abrochó su primer reli dejó Independiente Rivadavia de Mendoza y se hizo ayer la revisación médica para sumarse al club de Boedo.

"Le di mi palabra a (Leandro) Romagnoli que iba a jugar en San Lorenzo. Es un paso muy importante para mí, estoy contento y agradecido a San Lorenzo por fijarse en mí y espero estar a la altura del club", declaró el atacante de 26 años a los periodistas presentes en la puerta de la clíni-

me imagine estando acá. Es un equipo grande y jugar una

Mientras la venta de copa internacional es cumplir un Adam Bareiro a River sueño, quiero que salga todo bien", agregó el zurdo -ambidiestro para algunos, ya que maneja fuerzo: el extremo Matías Reamuy bien la derecha- que fue una de las figuras en el ascenso de Independiente a Primera y quien suma un gol y cuatro asistencias en la máxima categoría.

Como San Lorenzo está en una muy mala situación económica desde hace años y tiene una friolera de inhibiciones por levantar, la operación se concretó a través de un par de grupos empresarios que compraron la ficha

del jugador y lo acercaron al Ciclón. El monto pagado por los privados a los mendocinos fue por 1,8 millones de dólares y resta saber si San Lorenzo comprará al jugador cuando fortalezca sus arcas.

Se espera que esto sea pronto ya que en las últimas horas se cerraron los últimos detalles de la venta del lateral Agustín Giay al Palmeiras: 7,5 millones dólares por el 75% del pase, pero en cuotas.

Por el contrario, la operación que está prácticamente caída por el momento es la de Bareiro a River. La cosa estaba cerrada pero San Lorenzo dio marcha atrás y pidió más dinero, cosa que en Núñez no cayó bien. Esta transferencia estaba conectada con la llegada de Milton Giménez a Boedo desde Banfield, por lo que la transferencia del delantero también está frenada.



Reali, talento atacante de 1,65 metro.

Instagram

Con una máscara protectora de

Austria (6) se transformó

en una de las grandes reve-

laciones de la Eurocopa 2024 de

Alemania al derrotar en un vi-

brante partido por 3 a 2 a Países

Bajos (4) en Berlín y adjudicarse

el grupo D por el que también

pasó Francia (5), que con la rea-

parición de Kylian Mbappé, igua-

ló 1 a 1 con la ya eliminada Polo-

nia en Dortmund. Pese a la derro-

ta, los neerlandeses igualmente

avanzaron a los octavos de final

como uno de los mejores terceros.

pató 0 a 0 con Eslovenia (3) en

Colonia y no volvió a jugar a

bien. Pero también pasó a la pró-

xima fase como primero del gru-

po C, el más cerrado de todo el

torneo y en el que cinco de sus

seis encuentros terminaron igua-

lados. Los eslovenos avanzaron a

octavos con tres de esas igualda-

des y en condición de mejores

terceros, mientras que otro 0 a 0,

el de Dinamarca (3) y Serbia (3)

en Múnich, clasificó a los dane-

ses y dejó a los serbios fuera de la

La fase de grupos de esra Euro-

copa se cerrará este miércoles con

los últimos cuatro juegos: por el

grupo E desde las 13 irán Eslova-

quia (3)-Rumania (3) en Frank-

furt y Ucrania (3)-Bélgica (3) en

Stuttgart con la clasificación

abierta a los cuatro equipos.

Mientras que por el grupo F a

partir de las 16, Georgia(1) -Por-

tugal (6) confrontarán en Gel-

senkirchen y República Checa

(1)-Turquia (3) lo harán en

Luego de dos días de descanso,

el fin de semana comenzarán los

octavos de final que ya tienen dos

encuentros confirmados: el pró-

ximo sábado Suiza-Italia jugarán

desde las 12.45 (hora argentina)

en Berlín mientras que las 16,

Alemania-Dinamarca se medirán

en Dortmund. A partir de esta

instancia, si no surge un ganador

en los noventa minutos, habrá

alargue y tiros desde el punto del

penal para determinar clasifica-

dieron tregua en el estadio Olím-

pico de la capital germana. Tras

un centro de Alexander Prass

desde la izquierda, el delantero

neeerlandes Donyell Malen qui-

so rechazar y terminó marcando

el séptimo gol en contra de la

Copa a los 8 minutos del primer

tiempo. Recién a los dos minutos

de la etapa complementaria,

Cody Gakpo pudo igualar para el

conjunto anaranjado cuya defen-

sa nunca pudo hacer pie. A los

14, Romano Schmid de cabeza

volvió a adelantar a los austria-

cos y a los 31, otra vez igualó

Memphis Depay hasta que a los

35, Marcel Sabitzer con un fuerte

disparo al primer palo, sentenció

el marcador de un partido que es-

tuvo entre lo mejor que se ha vis-

to hasta el momento.

Austria y Países Bajos no se

ciones y eliminaciones.

competencia.

Hamburgo.

Por su parte, Inglaterra (5) em-

"Romagnoli me dijo que utiliza esa característica de jugadores y es importante que me llame para decirme que me quiere. Interiormente siempre

#### 26 06 24

#### Por Fabio Lannutti

- Emiliano Martínez (7): no tocó la pelota en todo el primer tiempo porque los dirigidos por el "Tigre" Gareca no patearon al arco; en el complemento, el "Dibu" demostró por qué es insustituible en la Argentina con dos atajadones ante el peligroso Echeverría.
- en su particular duelo ante una figura como Alexis Sánchez y en una de sus escaladas por derecha casi provoca un gol en contra de Pulgar con un centro venenoso al corazón del área chilena; en el arranque de la segunda parte, la Pulga se la dejó servida y el defensor del Atlético Madrid le quemó las manos a Bravo, aunque descuidó a Echeverría en una clarita que tuvo el buen volante de Huracán; por él ingresó el "Huevo" Acuña.
- Cristian Romero (8): sólido en el mano a mano y ganando siempre de arriba, también se mandó con decisión al ataque por el centro y hasta se animó con un par de pases entre líneas como para demostrar que el traje de armador ocasional no le sienta mal.
- Lisandro Martínez (7): firme en la marca, seguro en las salidas desde el fondo y rápido para cubrir las espaldas de un compañero, un remate suyo en plena posición de ataque dio en la mano de Isla dentro del área que el árbitro revidentementer juzgó sin intención o directamente ni registró.
- Nicolás Tagliafico (5): Dávila y en especial Vargas elegían su sector para progresar en ofensiva, por lo que en ocasiones debía ser auxiliado tanto por Licha Martínez como por Nico González, lo que redujo sus incursiones en ofensiva.
- Rodrigo De Paul (8): arrancó algo embroncado por la mano de un mediocampista chileno que pasó inadvertida por el árbitro,

Con 37 años, el amor de Messi por la pelota permanece incólume, no le pesó el rigor con que lo trató la última línea chilena.

el cerebro del equipo ejercía la presión acostumbrada en mitad de cancha, desde donde pivoteaba y hasta llegaba al área rival con sorpresa para ensayar un par de remates que salieron por encima del travesaño; en el complemento se puso el equipo al hombro y fue uno de los mejores.

• Enzo Fernández (5): si bien

Cómo fue el desempeño de los dirigidos por Scaloni

# El uno por uno de la Selección

Aunque el gol lo hizo Lautaro, Messi, De Paul y Cuti Romero se destacaron en Nueva Jersey ante el Chile del Tigre Gareca.



Rodrigo De Paul.

más adelantado en el doble 5 que conformaba con Mac Allister, al volante de Chelsea le faltó un poco de precisión para asociarse mejor y contó con un remate bajo sobre la media hora de juego; aun en busca de ritmo luego de que a fines de abril fuera operado por una lesión inguinal que lo mantuvo alejado de las canchas, en el complemento fue reemplazado por Lo Celso.

- Alexis Mac Allister (6): muy metido en su rol de recuperador, prácticamente resignó la intención de prosperar en ataque, aunque en la primera que apareció por sorpresa no pudo aprovechar un pase gol de su capitán, al que no llegó por poco y cara a cara con Bravo.
- Nicolás González (7): muy participativo, velocísimo en las transiciones y diagonales, bajaba por su franja para ayudar a Tagliafico y presionaba en la salida adversaria; en los segundos 45 minutos recibió un pase fenomenal de Messi, sacó a pasear a Isla y terminó haciendo temblar el travesaño con un furibundo zurdazo. Cumplió.
- Lionel Messi (8): con 37 años recién cumplidos, su amor por la

pelota permanece incólume, no le pesó el rigor con que lo trató la última línea trasandina hasta que una artera paralítica de Paulo Díaz pareció afectarle el aductor derecho, aunque enseguida se encendió y desde 30 metros sacó un disparo que rozó un pos-

De Paul, el cerebro del equipo, ejercía presión, pivoteaba y llegaba al área rival; se puso el equipo al hombro y fue uno de los mejores.

te con el arquero vencido; en el complemento metió estiletazos con su sello y hasta pudo hacer un gol olímpico de no ser por el atento Bravo, que conoce al 10 de la época en que ambos compartieron plantel en Barcelona.

 Julián Alvarez (6): abnegado y sacrificado como siempre a la hora de dar una mano en los repliegues, como en un abanico jugó abierto por todo el frente de ataque y tuvo una una de frente al arco tras ser habilitado desde la izquierda por Nico González, pero el balón fue controlado por el veterano Bravo, y otra más de zurda que salió alta antes del entretiempo.

AFP

- Giovani Lo Celso (-): con un poco más de movilidad que Enzo Fernández, de entrada dejó de cara al gol a Messi, que estaba adelantado.
- Angel Di María (-): tras su primera gambeta endiablada, Núñez lo taló apenas fuera del área, pero el árbitro se hizo el oso; en tiempo adicional fue muy generoso y se la dejó servida al "Toro" Martínez, que no pudo marcar doblete.
- Lautaro Martínez (-): se apuró para definir en la primera que tuvo, no falló en la segunda tras un tiro de esquina de Messi y definitivamente volvió a amigarse con el gol; pudo hacer otro más en el final.
- Gonzalo Montiel (-): reemplazó a un agotado Tagliafico cerca del epílogo.

Marcos Acuña (-): jugó un puñado de minutos y no gravitó.

|            | 1         | ן ר          |
|------------|-----------|--------------|
| $\cup$     | NA<br>NA  | T            |
| Bravo      | ARGENTINA | E. Martínez  |
| Isla       | 2         | Molina       |
| Lichnovsky | A         | Romero       |
| P. Díaz    | _         | L. Martínez  |
| Suazo      |           | Tagliafico   |
| Pulgar     |           | De Paul      |
| Echeverría |           | E. Fernández |
| Dávila     |           | Mac Allister |
| Sánchez    |           | N. González  |
| Osorio     |           | Messi        |
| Vargas     | -8        | Alvarez      |
| DT: Gareca |           | DT: Scaloni  |

Estadio: MetLife (Nueva Jersey).
Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
Gol: 88m L. Martínez (A).
Cambios: 64m Lo Celso por E.
Fernández (A), 66m Bolados por
Sánchez (C), 73m L. Martínez por
Alvarez y Di María por N. González (A),
76m M. Núñez por Pulgar (C), 83m
Montiel por Molina y Acuña por
Tagliafico (A), 87m N. Fernández por
Isla y Ben Brereton por Vargas (C).

#### Por Adrián De Benedictis

El enfrentamiento entre el seleccionado argentino y el chileno se fue convirtiendo, más allá de rencillas políticas añejas, en un duelo particular. El motivo fueron las dos finales de Copa América consecutivas, en 2015 y 2016, que Chile se adjudicó en definición por remates desde el punto del penal.

Las diferencias se potenciaron por lo que ocurrió en 2019, también en la Copa, cuando en el partido por el tercer puesto fueron expulsados Lionel Messi y Gary Medel, por una pelea que protagonizaron en el campo de juego.

La primera de aquellas finales fue ante un rival que exhibió un gran nivel. El equipo era comandado por Jorge Sampaoli, y después del empate sin goles se impuso 4-1 en los penales, en el estadio Nacional de Santiago.

Argentina venía de caer un año antes en la final de la Copa del Mundo de Brasil, ante Alemania, y los cuestionamientos fueron feroces para el conjunto nacional. Inclusive, el propio Messi era uno de los más apuntados por el público.

La Copa América del Centenario se realizó en Estados Unidos. El seleccionado, a pesar de los problemas dirigenciales que atravesaba la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se las ingenió para acceder a un nuevo encuentro decisivo. El rival volvía a ser Chile, y el desenlace fue idéntico al año anterior: los dirigidos ahora por Juan Antonio Pizzi ganaron 4-2 en los penales. El partido se jugó en el mismo estadio que este duelo de ayer por el Grupo A: el MetLife de Nueva Jersey.

La sorpresa fue más grande cuando Messi anunció ese mismo día que se retiraba de la Selección, a partir de las frustraciones que había vivido en cadena. "Ya está. Se terminó para mí la Selección", soltó el capitán. Y agregó:

I FUTBOL Le ganó a Chile por la segunda fecha de la Copa América

# Argentina gritó en el final y se clasificó

El plantel de Lionel Scaloni fue más ambicioso que su adversario y encontró la victoria en los últimos minutos a través de Lautaro Martínez. El sábado enfrenta a Perú.



Lautaro Martínez festeja su gol en el final del partido.

"Ya lo intenté mucho, me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así, no se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo".

El rosarino decidió regresar un poco de dos meses después al seleccionado, y a partir de ahí comenzó a construir un camino que lo terminaría ubicando en el podio junto a Diego Armando Maradona, con título del mundo incluido.

El partido por la Copa América que se jugó un día después de su cumpleaños número 37, lo encontró en la cima del fútbol. El equipo mostró más intenciones que los chilenos y se pudo quedar con la victoria. Los tres puntos lo ubicaron en los cuartos de final. Sin duda, la vuelta de Messi a ese escenario es lo que quedará marcado luego de ocho años en los que pasó del infierno al cielo.

adebenedictis@pagina12.com.ar

Perú cayó 1-0 ante Canadá en Kansas, por la segunda fecha de un Grupo A que cambió su panorama por completo. Aun con un conjunto canadiense que arrancó bien y precisaba sumar, la primera chance estuvo en los pies de Lapadula, que probó desde afuera. Perú se basaba en la conducción de Polo y Quispe, quien al rato sacó un remate desviado

por el arquero Crépeau.

Pero la flexible línea de tres que eligió el uruguayo Jorge Fossati tuvo algún que otro titubeo, como el de Zambrano, el ex Boca que comprometió a su arquero Gallese cuando acechaba Larin. Después, a Lapadula le anularon una conquista por offside y luego casi factura de zurda.

Perú se iba mejor al descanso, aunque zafó de quedarse con diez por el inentendible cabezazo de López a Johnston a la vista del guatemalteco Escobar, que optó por el siga siga. Quien no pudo seguir fue Humberto Panjoj, el segundo asistente que por el intenso calor se desvaneció en pleno jueLos norteamericanos batieron al equipo de Fossati

### Canadá dejó tambaleando a Perú

| PERÚ - | 0           | CANADÁ - | 1          |
|--------|-------------|----------|------------|
|        | Gallese     | E.       | Crépeau    |
|        | Araujo      |          | Johnston   |
|        | Zambrano    |          | Bombito    |
|        | Callens     |          | Cornelius  |
|        | Polo        |          | Davies     |
|        | Peña        |          | Laryea     |
|        | Cartagena   |          | Eustáquio  |
|        | Quispe      |          | Koné       |
|        | M. López    |          | Millar     |
|        | Lapadula    |          | David      |
|        | Flores      |          | Larin      |
|        | DT: Fossati |          | DT: Marsch |

Estadio: Children's Mercy Park (Kansas).

Arbitro: Mario Escobar (Guatemala).
Gol: 74m David (C).
Cambios: 46m Osorio por Koné (C),
Miller por Cornelius (C) y Shaffelburg
por Millar (C), 61m A. Santamaría por
Flores (P) y Reyna por Quispe (P),
65m Buchanan por Laryea (C),
69m Guerrero por Lapadula (P),
78m Cueva por Zambrano (P) y
Carrillo por Peña (P), 82m Oluwaseyi
por Larin (C).
Incidencia: 58m expulsado Araujo (P).

go y debió ser retirado en camilla.

En el complemento, Miguel victoria a Canadá. Se Araujo vio la roja por un planchazo al ingresado Shaffelburg. Ye con una contra fulminante, Jonathan David tras impactar el balón victoria a Canadá. Se nal, Crépeau les ah pate a Cueva y al in Paolo Guerrero ye cuerda floja a Perú.

en un palo y entrar, le dio la victoria a Canadá. Sobre el final, Crépeau les ahogó el empate a Cueva y al interminable Paolo Guerrero y dejó en la cuerda floja a Perú.



David le dio el triunfo a Canadá.

xxxxx

### Los partidos de hoy

#### I COPA AMERICA

ECUADOR: A. Domínguez;
Preciado, F. Torres, Pacho,
Hincapié; Franco, Caicedo;
Yeboah, K. Páez, Sarmiento;
K. Rodríguez. DT: Sánchez Bas.
JAMAICA: Waite; Lembikisa,
Bernard, Latibeaudiere, Pinnock, Leigh; Decordova-Reid,
Palmer; Nicholson, Antonio,
Gray. DT: Hallgrímsson.
Estadio: Allegiant Stadium (Las Vegas). Árbitro: Cristian Garay (Chile). Hora: 19.
TV: DSports y TyC Sports.

#### VENEZUELA: Romo;

A. González, Ferraresi, Osorio,
Navarro; J. Martínez, Y. Herrera;
Machís, Cásseres Jr., Soteldo;
Rondón. DT: Batista.
MÉXICO: J.J. González;
J. Sánchez, Montes, Vásquez,
Arteaga; E. Álvarez, Chávez;
Antuna, Pineda, Quiñones;
S. Giménez. DT: Lozano.
Estadio: SoFi (California).
Árbitro: Raphael Claus (Brasil).
Hora: 22.
TV: DSports y TyC Sports.

**TV:** DSports y TyC Sports. \*Posiciones: Venezuela 3, México 3, Ecuador 0, Jamaica 0.

#### Alfaro

### "Nos daban por muertos"

El rafaelino Gustavo Alfaro sigue haciendo de las suyas a nivel selecciones. El exBoca y San Lorenzo –entre otros– se ganó reputación internacional cuando clasificó a Ecuador al Mundial 2022 y ahora, al frente de Costa Rica, ya está dando que hablar en su primer gran torneo con



los ticos. "Ojalá nos empiecen a mirar desde el respeto. Todos nos daban por muertos antes de empezar la película", sacó pecho tras el gran empate sin goles que protagonizaron sus dirigidos con Brasil en la primera fecha del Grupo D. Fiel a su estilo, el autor del libro Cazadores de utopías imposibles -sobre su etapa en Ecuador- profundizó. "Yo digo que nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él. Antes de empezar la película, a nosotros ya todos nos daban por muertos. Pero bueno, es así", bromeó el cazador, que tiene nueva presa: Brasil.

#### Por Pablo Amalfitano

En el ambiente se vislumbraba cierta tensión. Y no era para menos. La rueda de prensa organizada por la Asociación Argentina de Tenis (AAT) para hacer el anuncio oficial del equipo olímpico que estará en los Juegos de París 2024 parecía tener un solo foco atractivo: conocer las razones de la controversial decisión de dejar afuera a Horacio Zeballos, el mejor doblista argentino de todos los tiempos y el primer hombre en alcanzar el número uno en un ranking mundial de la ATP –lo logró en mayo–.

La noticia había cobrado trascendencia luego del adelanto de este medio, que confirmó doce días atrás la resonante ausencia del zurdo. Durante la oficialización se esperaban, entonces, las explicaciones que pudiera ofrecer Guillermo Coria, el capitán de la delegación olímpica.

"Lo primero que quiero hacer es aclarar que siempre estuvo decidido que iban a ir cuatro singlistas y dos doblistas. Desde hace varios

La "lógica coherente" con la que tomó la decisión Coria, según sus palabras, no parece concomitante con la realidad.

meses todos supieron cuáles eran las condiciones", lanzó, en el inicio, a la vez que confirmó que no resultaba fácil desarmar "una pareja consolidada" como la que forman Andrés Molteni (18°) y Máximo González (20°).

Líder del ranking mundial de dobles hasta hace dos semanas -hoy se ubica en la segunda posición—, Zeballos fue relegado por la inalterable postura del capitán de llevar cuatro singlistas y priorizar una dupla que, si bien tiene sus méritos deportivos, no orbita nivel que alcanzó el marplatense de 39 años durante los últimos meses junto con su compañero Marcel Granollers –convocado, con toda lógica, para el plantel español-.

Formado en el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata, Zeballos viene de alcanzar nada menos que las semifinales de Roland Garros, en el mismo sitio en el que se jugará la disciplina de tenis en París 2024.

La "lógica coherente" con la que tomó la decisión Coria, según sus propias palabras, no parece concomitante con la realidad, más allá de que expresó, en reiteradas ocasiones, que la determinación fue "ciento por ciento deportiva". Molteni y González protagonizan una buena temporada con cinco Coria hizo oficial la nómina olímpica, sin Zeballos

# A París 2024 sin el mejor doblista

"Esto fue ciento por ciento deportivo", se justificó el capitán del equipo, con cierto fastidio ante la persistencia de la prensa.



Guillermo Coria, durante el anuncio oficial del equipo olímpico.

títulos, pero en lo que va del año no consiguieron victorias ante duplas del top 20, mientras que Zeballos -habría formado un tándem competitivo con cualquier singlista en la pelea por las medallas- es un habitué de las instancias finales en los torneos más prestigiosos del mundo.

"Uno está para tomar decisiones y se inclina por lo que cree que es lo mejor para el país. Estamos convencidos de que son los mejores que podemos llevar", soltó el capitán, con cierto fastidio ante la persistencia de los periodistas. Más allá de la dupla de Molteni y González, el exnúmero tres del ranking oficializó a los singlistas Sebastián Báez (18°), Francisco Cerúndolo (27°), Mariano Navone (31°), Tomás Etcheverry (32°), quienes completan la nómina de una rama masculina que podía tener seis piezas como máximo -Cerúndolo y Etcheverry integrarán la segunda pareja-. Por el lado femenino estarán Nadia Podoroska (65<sup>a</sup>) y Lourdes Carlé (86<sup>a</sup>); una vez arribados a París, los argentinos sabrán si podrán formar una dupla de dobles mixto entre González y Podoroska -se definirá por ranking-.

"Lamentablemente Horacio no pudo estar en dos series importantes de la Copa Davis -durante el ciclo olímpico-, que fue cuando entró Molteni contra Finlandia", dijo Coria, y además mantuvo la postura de no haber dudado jamás en romper el esquema de los cuatro singlistas y la dupla establecida.

pamalfitano@pagina12.com.ar

BASQUET La serie de semis se muda ahora a La Bombonerita

### Boca le robó la localía a Quimsa

Boca dio la nota y le "robó" la localía a Quimsa al imponerse en Santiago del Estero por el segundo partido de la serie de semifinales de la Liga Nacional de Básquet. Fue 77 a 71 para recuperarse de la derrota inicial (72 a 84) y llegar con ventaja a los dos partidos que se jugarán en La Bombonerita.

El duelo fue parejísimo y llegó a estar igualado en 69 a falta de tres minutos pero el cierre fue todo amarillo y azul. Con una gran defensa y mucha efectividad en los tiros libres (seis de los últimos ocho puntos fueron por esta vía), la visita liquidó la historia y se llevó el punto.

goleo ganador estuvo bien repartido: José Vildoza con 18 puntos, Leonel Schattmann con 16 y Marcos Mata con 15. Además, el alero Sebastián Vega aportó 10 unida-

des, 7 rebotes y 3 asistencias. Por Quimsa se destacaron Tayavek Gallizzi con 18 puntos y Juan Brussino con 14 y 4 asistencias.

de la temporada regular (32 triunfos, 6 derrotas) con lo que es el claro favorito para llegar a Quimsa es el último campeón las finales. De todos modos, Luis Conde este jueves desde

y fue por lejos el mejor equipo



José Vildoza se le escapa a Juan Brussino.

Prensa Quimsa

Boca (24 victorias, 14 caídas) y su plantel superexperimentado ahora corren con ventaja ya que serán locales en el las 21.30 y el sábado a partir de las 11.30.

De aprovechar la localía y ganar ambos partidos, Boca se quedará con la serie al mejor de cinco mientras que de haber un quinto punto, será en Santiago el martes 2 de julio a las 20. La televisación irá por cuenta de TyC Sports 2, un canal que a veces resulta difícil de encontrar en la programación si es que figura en la grilla, lo que genera numerosos reclamos de los fanáticos del básquet nacional.

Mientras tanto, en la otra semi Instituto se llevó el primer partido ante Ciclista Olímpico (89 a 85) y al cierre de esta edición jugaban el segundo, en Córdoba.



### Cultura & Espectáculos

#### I CULTURA

"Pantallazo" por el Incaa

#### **I SERIES**

Todd Haynes adapta a un argentino

#### I HISTORIETA

Miyazaki en papel

#### I CINE

Lo nuevo de Yorgos Lanthimos

#### Visto & oído

#### Will Smith en los BET

El actor y cantante Will Smith interpretará su tema nuevo en los BET Awards de 2024. La estrella de 55 años regresó recientemente a la música con una colaboración con Sean Paul, "Light 'Em Up", en la banda sonora de su última película, Bad Boys: Ride or Die, su primer lanzamiento musical en casi un lustro. Smith se presentará en Los Ángeles el próximo domingo, en una ceremonia en la que también actuarán Ice Spice, Ms Lauryn Hill, Tyla y Victoria Monét. En abril Smith actuó por sorpresa en Coachella cuando se unió al cantante colombiano J. Balvin.



Mientras graba la serie *Barrabrava* tras haber sido parte de *El reino*, el actor uruguayo regresa al cine argentino con dos protagónicos en óperas primas de cineastas mujeres: *Naufragios*, de Vanina Spataro, y *La ruptura*, de Marina Glezer.

#### Por Oscar Ranzani

No siempre se tiene la suerte de ser elegido para participar en una película, dado que son múltiples cuestiones las que se evalúan. El caso del actor uruguayo Alfonso Tort, entonces, vale por dos. Con diferencia de una semana estrenará dos películas que lo tienen como protagonista: Naufragios, de Vanina Spataro (estrena mañana 27), y La ruptura, de Marina Glezer (estrena el jueves 4 de julio). Ambas son óperas primas de cineastas mujeres. Tort es un actor muy reconocido en su país que trabajó en algunas películas del cine argentino. Una de las más recientes fue Un pájaro azul, de Ariel Rotter, en la que Tort y Julieta Zylberberg componen una pareja en busca de su primer hijo, hasta que una tercera arruina las cosas. El "Marmota Chico" en 25 Watts y Eleuterio Fernández Huidobro en La noche de 12 años –dos películas uruguayas muy distintastambién fue parte del universo de El reino, la serie de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro que puso el foco en la relación entre un pastor perverso y el poder político.

Cuando se le comenta que en ambos casos fue dirigido por cineastas debutantes detrás de cámaras, Tort dice: "Sí, y dos mujeres, y eso tiene que ver con una cinematografía argentina que es cada vez más diversa. Eso me entusiasmó: ambos proyectos, con encares muy distintos, con directoras y generaciones distintas con temáticas diferentes". En ese sentido, le pareció que era interesante sumarse a ambos proyectos. "En el caso de Vanina me gustaba algo de un personaje que iba a hacer, en un principio, y después cambié a otro. Y en el caso de la película La ruptura, Marina tenía un punto de vista muy claro del lugar donde se filmó, ya que ella veraneó toda su vida ahí. Era algo muy personal, una ópera prima con algo muy de ella que quería contar. Y en La ruptura se sumó Arauco Hernández Holz, que es el director de fotografía. También hace tutorías de guión. Es uruguayo, lo conozco, hemos trabajado juntos y somos de la misma generación. Lo considero un talento y me parecía que le iba a aportar a Marina parte de su trayectoria en el guión", explica Tort.

Naufragios transcurre en una idílica playa de Uruguay, La Pedrera, en un otoño en el que va cayendo la luz y el sol aún broncea la cara de Maite, una joven bonaerense (Sofía Palomino) que llega a instalarse en la antigua casa de su tía para alejarse de los demonios de un desamor. Sus vecinos son tan variopintos como adorables: el guardavida de la playa, un veinteañero musculoso y adorable (Lautaro Betto-

Alfonso Tort protagoniza Naufragios y La ruptura

# "Evidentemente, quería hablar de mi generación"

El actor uruguayo destaca la variedad del cine argentino, que le permite hacer papeles tan diferentes como los de los films de Vanina Spataro y Marina Glezer.

ni), una médica retirada entrada en años y en carnes que es pura libertad (Maiamar Abrodos), el pintor (Stort) y su amante, Adriana (Romina Peluffo).

-Ibas a hacer al marinero y terminaste haciendo al pintor. ¿Cómo trabajaste la composición del personaje?

-No me acuerdo bien cómo se dio el cambio, pero Vanina (Spataro) estaba decidiendo el elenco. Me quedé con la impresión de que me gustaba hacer el marinero, pero después vieron otra cosa. No sé si hubo un cambio o se bajó un actor, no sé qué pasó. El pintor también era interesante de hacer. Pero para mí esa película representa otras cosas, también.

#### -¿Como cuáles?

-Fue una película que filmé una semana después que se murió mi padre. Entonces, fue un rodaje de viaje intenso, personal. Fue un laburo que no debería haber hecho, en un punto. Parece que uno no se permite los tiempos para vivir algo personal en vez del trabajo. Entonces, fue algo que fui descubriendo durante el rodaje: qué estaba haciendo. Pero hubo cosas que me ayudaron indirectamente. Me quedé en la casa del personaje. Era una casa que quedaba sobre la playa,

una locación real, alquilada. Se filmaba ahí, pero después todo el equipo y el elenco iban a una posada, pero yo me acuerdo que pedí quedarme ahí, donde no había internet ni nada. Entonces, después del rodaje -que son intensos de por sí, con mucha gente pensando-, estaba descansado. Necesitaba un poco descansar la mente y estar solo. Mal o bien, eso indirectamente es la vida del pintor de esa historia: un veterano, un personaje que podemos ver.

-¿Creés que el título de la pe-

Construir una ficción de un pueblo es difícil. Y creo que Vanina se juega más a lo emocional. Está bueno. Los personajes tienen algo de eso.

-"La búsqueda creativa de soluciones a problemas inventados, la exageración, el engaño, la amistad, el amor, son los temas del film", dijo la directora. ¿Coincidís?

-Sí. Cuando ves la película, está la visión de que en un grupo humano chico aparece todo eso que ella nombró. Y en el rodaje eso estuvo también como

emblemáticas. Hace unos años, ella había hecho varios cortos, venía en un proceso de querer dirigir una película. Es un film muy personal. Hay algo de conocer mucho el territorio de donde se iba a filmar. Marina veraneó y sigue veraneando en Cabo Polonio. Y Vanina Spataro veraneó en La Pedrera. Ambas directoras hicieronn casi en el mismo año películas que hablan de un imaginario en una etapa de sus vidas y en una playa", cuenta Tort.

En La ruptura, Julia (Catalina Silva) protagoniza junto a Pablo (Tort) una historia de dudas y conflicto que acarrea el decir adiós a una relación de manera unilateral. Una relación y un pueblo, que se han constituido y construido en base al amor, y hoy por hoy también a la Julia que decide irse definitivamente. El pueblo costero está en manifestación y organización permanente contra aquellos negocios que quieren comercializar la vida y la vivienda. Debido a la protesta, no entran ni salen camiones, pero cuando Julia encuentra el modo de irse, salta hacia la arena y vuelve a Pablo. ¿Es el apego el que no le permite avanzar?

que se murió mi padre. Entonces, fue un rodaje de viaje intenso, personal."

"Naufragios la filmé una semana después de

#### lícula tiene que ver con las angustias emocionales de los personajes?

-Creo que eso es una búsqueda de Vanina. Fue haciendo la película y también en la edición se fue dando cuenta de qué película empezó a surgir. Es una película difícil para ser una ópera prima y para elegir, esto de llevar varios personajes a un pueblo a la vez.

hipótesis de obra. Es lo que se hablaba de qué hacer, qué componer y de qué filmar. Desde la concepción del guión también estaba esa idea, estos conceptos que ella tiraba.

Respecto de La ruptura, a Tort le interesaba ver a Marina Glezer como directora: "Es una actriz que ha hecho muchas películas argentinas y algunas muy

#### -¿La definirías como una historia de conflicto amoroso?

-De vínculo amoroso. Paralelamente está lo de las casas que marcan. En esta película hay como dos historias paralelas: el vínculo amoroso entre la protagonista y su pareja, y por otro lado, la historia del pueblo, que es muy verídica y que pasa en Cabo Polonio, que se marcan casas, y se tiran porque están en zonas que no está permitido, o que son ilegales. Por otro lado, hay una cosa de conservar el lugar. Es muy singular Cabo Polonio

#### -¿Creés que el título alude no solamente a una cuestión amorosa sino también edilicia?

-Sí, es una metáfora. Y Pablo empieza a romper su propia casa: antes que la tiren otros, empieza a tirarla él. Agarra un martillo y empieza a darle a la pared. Creo que la ruptura vale en ambos. Es una síntesis de las dos historias que corren.

-"Voy a inmortalizar lo que es el amor escapando a tiempos neoliberales", dijo Marina Gle-



El actor encarna al pintor del film Naufragios.

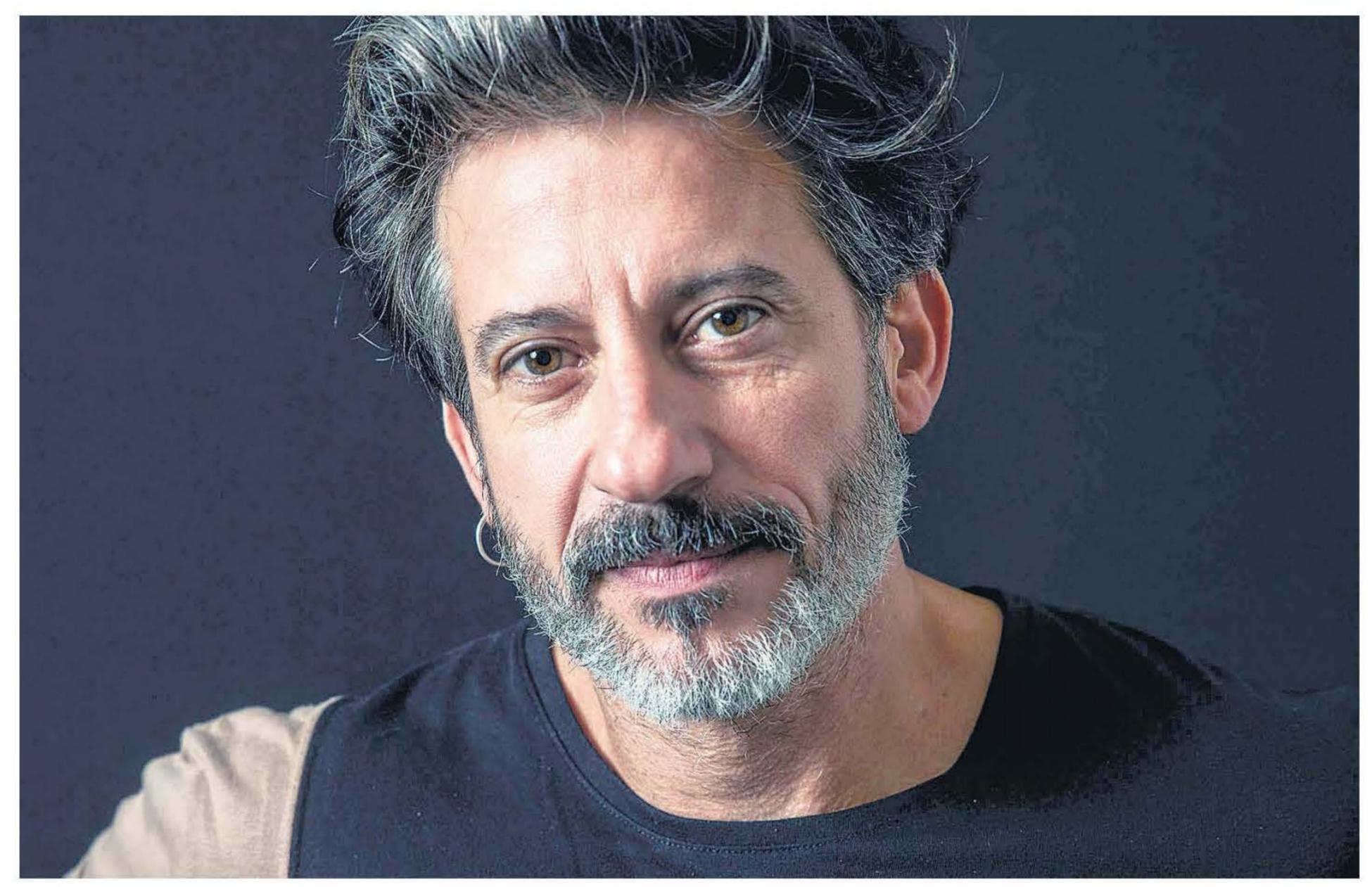

Tort trabajó en las películas uruguayas 25 Watts y La noche de 12 años.

"Viví en la Argentina después de Cromañón y fue un año muy difícil. Nunca me adapté mucho a Buenos Aires."

#### zer. ¿Vos cómo lo ves?

-Es compleja esa frase para interpretar. Hay hasta una postura política desde dónde. Inmortalizar es romántico, como que es algo para siempre. Es interesante estar en el amor, en el presente también. Ahora más que nunca, estar en el amor. Así como a veces puedo decir que odio al ser humano, se puede estar en el

odio pero desde el amor, como una cosa contenida. Pero concuerdo con el amor siempre.

-¿Creés que la película reflexiona no solo sobre el amor individual sino también la importancia de lo colectivo para defender y sostener una lucha?

–Sí, eso está muy marcado. Y a Marina le interesaba dirigir desde ahí. Hay una cuestión de Ma-

rina muy politizada, en el mejor sentido de la palabra, de ficcionar algo y de este grupo que quiere ir por una causa.

-Cada vez se te ve con mayor frecuencia en el cine argentino. ¿Seguís pensando vivir en Uruguay o planeás mudarte a Buenos Aires como hicieron otros colegas tuyos?

-Viví en la Argentina después de Cromañón y fue un año muy difícil. Nunca me adapté mucho a Buenos Aires. Ahora lo disfruto mucho más yendo a trabajar. O estos años lo disfruté, porque ahora obviamente está todo muy complicado, pero estos años que fui, los disfruté desde otro lado.

Esta cosa de dividir me gusta. Prefiero vivir en Montevideo e ir a trabajar allá. Ya viví en Buenos Aires y no me adapté. No me adapto a una ciudad tan grande. Me parece una locura Buenos Aires.

#### −¿Qué puertas te abrió trabajar en La noche de 12 años?

-Bastantes, pero algunas películas que también me han salido no fueron por esa película. Te diría que, a veces, fue por películas más chicas, como Las olas, de Adrián Biniez, que es argentino, pero vive en Uruguay. Ariel Rotter había visto Las olas y le pareció que era buen actor para hacer Un pájaro azul. Con mi mejor amigo de allá, Augusto González Polo, un realizador de Misiones, hice dos películas. Una de ellas fue su primer largo: Capital (todo el mundo va a Buenos Aires). Con él fue con casting. Han sido diversas las posibilidades. No sé si La noche de 12 años me abrió más puertas. Obviamente que sí más del lado mainstream, como cuando hice El reino.

#### -Capaz que te da más visibilidad en el exterior...

-Sí, exacto. En Buenos Aires, la gente que le gusta hacer cine independiente va por otro lado. Capaz que alguien la vio. No es que la gente del cine independiente no vea otro cine.

−¿Cómo vivís todo lo que pasa con la nueva película de Celina Murga, El aroma del pasto recién cortado, en la que también participás, y que cuenta nuevamente con el apoyo de Martin Scorsese?

-Bien. Todavía no la vi, pero

todo lo que se genera alrededor es parte de la venta, la distribución, con una figura como Scorsese que ya había acompañado a PII2 Celina hace años. Hace como diez años que acompaña a Celina. No digo que todo lo que haga Celi esté asesorado por Scorsese, pero acá se dio de nuevo y se ve que se aprecian como realizadores. Todos eso es muy lindo. También es otra película que habla de parejas, de la generación de los de 40. Evidentemente, yo también quería hablar de mi generación, de los problemas del vínculo amoroso. La película de Celina también habla de nuestra generación, de la pareja heterosexual, de la familia, de esa es-

mete en política, pero en la Argentina y en Brasil sí, y mucho. Y en épocas oscuras, ni hablar."

"No toda la religión se

tructura. Un pájaro azul también habla un poco de esta estructura, más indirectamente con un caso más singular, que es el problema de no tener hijos, pero también está toda la parte amorosa. Y la de Celi también. Ella es una gran directora. Me encanta que la película haya ganado el premio a Mejor Guión en el Festival de Tribeca. Habla mucho de su trabajo y de lo buena guionista que es. No es menor el premio que ganó en Tribeca. Es un reconocimiento al esfuerzo de escribir. Y escribir lleva mucho tiempo.

#### -Después de la experiencia de haber trabajado en El reino, ¿qué opinás sobre los vínculos entre religiosos y políticos?

-Son una combinación horrible. El reino ya estaba hablando de algo que se viene viendo, ¿no? No toda la religión se mete en política, pero en la Argentina, en Brasil, sí, y mucho. Y en épocas oscuras, ni hablar. Estuvo bien que El reino haya salido en ese momento a hablar de nuevo. Y estuvo bien que la gente se haya ofendido, que se haya debatido. El tema es debatir por qué la política y la religión tienen que estar juntas, o de qué manera tienen que estar juntas.

#### -Estás filmando Barrabrava en Uruguay. ¿Cómo te ves?

-Hago de un intendente garca. Está bueno hacer de intendente garca (risas).

### -Está bueno de hacer pero no

-¡Obvio! Si es por jugar, juego. Es mi laburo "hacer de". Y me pagan. Ahora, no me pidas que sea... (risas).



La ruptura es "una película de vínculo amoroso" para el actor.

#### Por Laura Gómez

El economista Carlos Pirovano asumió al frente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) hace cuatro meses y el balance para la actividad está lejos de ser positivo. El primer rasgo que destacan desde la Junta Interna de ATE es su extranjería con respecto al campo en el cual se desempeña. En una reciente declaración lo describen como "una persona completamente extraña y ajena al cine nacional y la cultura" y explican que ningún funcionario llega a un organismo público "sin equipo, sin evaluación ni diagnóstico" e "inicia un desguace histórico". En este contexto, la Asamblea de Cine Regional Organizado de La Plata, Berisso y Ensenada convocó este viernes a partir de las 18 a un "Pantallazo" con entrada gratuita en todo el territorio nacional en defensa del cine argentino.

Según ATE, la cuestión del déficit presupuestario planteada por el gobierno de Javier Milei es un "falso dilema", ya que se tomaron "decisiones arbitrarias y unilaterales sobre lo que es o no el fomento". Desde la Junta Interna denunciaron tres puntos fundamentales para entender cuáles son las políticas que se llevan adelante actualmente: 1) la entrega del canal Cine. Ar TV y Cine. Ar Play a través de un memorándum de entendimiento entre el Incaa y el interventor de RTA S.E.; 2) la destrucción de todos los programas alternativos y federales de exhibición, entre ellos el Mecis (Programa Memoria Colectiva e Inclusión Social) que se ocupa de registrar los juicios de lesa humanidad para construir el archivo audiovisual y preservar las pruebas destinadas a procesos judiciales; 3) los contratos fraudulentos en el seno del Incaa.

A pesar de que el mismísimo presidente de la Nación afirmó que "no hay plata", en mayo se conoció el avance en la contratación de un estudio de abogados externo al Instituto, un acto que

"Pantallazo" contra el desguace del Incaa

### En defensa del cine nacional

La convocatoria surgió de la Asamblea de Cine Regional Organizado de La Plata, Berisso y Ensenada. Hay eventos programados para el viernes.



A los retiros voluntarios y despidos en el instituto se suman contratos fraudulentos.

Leandro Teysseire

vicios profesionales para el asesoasesoramiento en actuaciones judiciales y extrajudiciales iniciadas

ramiento y actuación legal, tanto judicial como extrajudicial" por honorarios de 9 millones de pesos como mínimo. Entre las tareas solicitadas se incluyen la desvinculación de empleados contratados, estructuración e implementación de un programa de retiros voluntarios, pase a disponibilidad, asesoramiento laboral cotidiano y

"De 720 trabajadores en febrero han despedido a más del 35 por ciento, lo que vuelve inoperable

desde la Junta Interna calificaron como "irregular, fraudulento y millonario", en sintonía con "el escándalo que estalló en el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovello", jefa de Pirovano. El Incaa cuenta con su propia Gerencia de Asuntos Legales, pero el expediente EX-2024-51173280- - APN-SGS#INCAA consta que el 15 de mayo el abogado Jorge Gustavo Neme presentó al presidente del Incaa sus "sercontra el Incaa.

muchas de las politicas públicas." Urrutia

En diálogo con Páginal 12, la delegada general de ATE Incaa, Ingrid Urrutia, dijo que "la situación adentro sigue siendo muy compleja" e informó que "el miércoles pasado terminó el plazo de retiros voluntarios para trabajadores de planta permanente en el Instituto, al que se ajustaron 89 trabajadores incluyendo a subgerentes, coordinadores y trabajadores de mucha formación

con la presión del otro sindicato (UPCN) de que la cosa no mejoraría". Urrutia comunicó que "de 720 trabajadores en febrero han despedido a más del 35 por ciento, lo que vuelve inoperable muchas de las politicas públicas, programas, cuidado del acervo y archivo audiovisual".

Por otra parte, explicó que la Asamblea Federal (órgano de cogobierno del que participan ministerios y secretarías de Cultura de las provincias) se reunió dos veces: la política cinematográfica de Pirovano fue rechazada por 3/4 partes de los votos y ahora queda pendiente una tercera reunión programada el 2 de julio. "Hasta la fecha no hay nueva acción de coordinación –informó la delegada–. Ahora están armando un nuevo plan de promoción y fomento con premios en dólares, que se liquidarían en pesos argentinos al cambio de la fecha, veremos si logran implementarlo". En este contexto, la Asamblea de Cine Regional Organizado de La Plata, Berisso y Ensenada convocó este viernes a partir de las 18 a un "Pantallazo" con entrada libre y gratuita en todo el territorio nacional en defensa del cine argentino. Ya hay una decena de eventos confirmados y se irán sumando otros para visibilizar la situación del sector.

En La Plata (Seccional de Sat-Said) se proyectará a las 19 Cipriano yo hice el 17 de Octubre, de Marcelo Gálvez; en Neuquén (Magma Arte y Birra), Silencio en la Rivera, de Igor Galuk; en Lincoln (Cultural Tero Seco) podrá verse a las 20.30 Aire fresco, de Andrés Cuervo; en Córdoba (Cepea Libertad) se presentará a las 21 Algo incorrecto, de Susana Nieri; en Ensenada (Cineclub fide Adrián Caetano; en Ituzaingó (Cineastas del Oeste, CCI) se presentará una selección de cortos a partir de las 20; y en Berisso (Centro Cultural Raíces del Dawson) se presentará a las 19 Bepo, de Marcelo Gálvez.

Mientras tanto, después de tres meses sin posteos, desde la cuenta oficial de Instagram del Instituto se despertaron para compartir tres placas a modo de informe. Como de costumbre, en esta gestión se impone la mirada economicista sobre los asuntos de interés público y eso se mezcla con altas dosis de desinformación: el comunicado incluye varias cifras pero pocas precisiones en relación a la política cinematográfica que intentan implementar. Por un lado, se insiste en el mandato de "ahorro y cuidado del dinero del contribuyente", aunque ya se explicó hasta el cansancio que la principal fuente de financiamiento del Incaa proviene del impuesto del 10 por ciento sobre el precio de las entradas, el 10 por ciento del precio de venta de videogramas y el 25 por ciento de la recaudación del Enacom (impuesto a la facturación de canales de TV y servicios de cable).

"De acuerdo al esquema de gastos heredados, de continuar con el ritmo económico financiero recibido, el Incaa hubiera perdido en 2024 más de \$8.500 millones, necesitando de transferencias del Tesoro para subsistir", informan. También hablan de un ahorro de "más de \$3.000 millones anuales" y enumeran las medidas tomadas: suspensión de privilegios para el personal, retiro inicial de 254 empleados y reducción de 32 cargos gerenciales y de jefatura, cancelación de designaciones de planta permanente a 29 empleados, quita de suplementos a 137 empleados, suspensión de mantenimiento de dos locaciones y suspensión de alquileres. "El Incaa dejará de ser un agujero negro de recursos y, tras un período de achicamiento y readecuación, no necesitará nunca más de la asistencia del Estado para funcionar". La elección de palabras puede ser leída como una de

La política cinematográfica de Pirovano fue rechazada por 3/4 partes de los votos y ahora queda pendiente una tercera reunión.

losófico, FaHCE-UNLP) podrá verse a las 19 Hombre mirando al sudeste, de Eliseo Subiela; en La Plata (Colibrí Arte y Cultura) se proyectará Lago Escondido, de Camilo Gómez Montero a las 19; en La Matanza (espacio Ideal) se presentarán varios cortos y Retiros (In)voluntarios, de Sandra Gugliotta, en el marco del Festival Internacional de Cine de La Matanza; en City Bell (Cine del Barrio) se proyectará a las 19 Bolivia,

las tantas provocaciones de este gobierno. Nada se detalla sobre el contrato millonario con Neme. La situación de los niños del Chaco no fue revertida en este semestre. Tampoco se explica cómo se reorganizarán las tareas de los empleados que ya no ocupan sus puestos o cómo se logrará fomentar la identidad cultural y la soberanía audiovisual con los trabajadores de la industria afuera de la ecuación.

El cineasta estadounidense Todd Haynes escribirá y dirigirá Fortuna (o Trust, su título original en inglés), una producción de HBO basada en la novela homónima del argentino Hernán Díaz, ganadora del Premio Pulitzer en 2023. La serie será coescrita con Jon Raymond y estará protagonizada por Kate

Winslet.

"En una historia contada desde múltiples perspectivas opuestas, un magnate de Wall Street de la década de 1920 amasa una fortuna repentina pero pierde a su amada esposa. Décadas más tarde, sus intentos de controlar la narrativa de su vida se ven desbaratados por un biógrafo que descubre los secretos más importantes del legendario matrimonio", se presenta la serie. La obra de HBO contará con la producción ejecutiva de Díaz, Winslet, Haynes, Raymond y las productoras de Killer Films, Christine Vachon y Pamela Koffler.

"La trama de la novela gira en torno al poder y el dinero, el costado político es fundamental. Pero, por otro lado, también me parece importante que todos los que trabajen en la serie tengan la libertad necesaria para encontrar su propio tono y su propia estética", dijo Díaz meses atrás respecto a la producción audioTodd Haynes dirigirá la serie *Trust* 

# "La trama gira en torno al poder y el dinero"

La producción de HBO estará protagonizada por Kate Winslet y versionará la novela Fortuna, de Hernán Díaz, ganadora del Premio Pulitzer 2023.

visual de la novela. "Aunque soy novelista, el cine siempre ha sido una gran influencia. Y es un gran privilegio poder trabajar junto a gente tan inmensamente talentosa. Kate Winslet, en particular, me parece una genia absoluta. Todas las ideas que ha compartido hasta ahora son totalmente brillantes", sostuvo el escritor refiriéndose a la actriz que protagonizará la serie.

Todd Haynes, quien estará a cargo de la dirección, es un recononcido cineasta considerado uno de los representantes destacados del new queer cinema surgido en Estados Unidos en la década de 1990. Entre sus trabajos se destaca Safe (1995) y Velvet Goldmine (1998), y Carol (2015), películas que dirigió y escribió.

Haynes y Raymond trabajaron anteriormente con Winslet en Mildred Pierce de HBO, la miniserie de 2011 basada en la novela de 1941 de James M. Cain.

Con Fortuna, es la tercera vez que Winslet produce de forma ejecutiva un proyecto de HBO, después de Mare of Easttown en 2021 y The Regime, que se emitió

"El cine siempre ha sido una gran influencia.

Y es un gran privilegio poder trabajar junto a

gente tan inmensamente talentosa." Díaz

a principios de este año. "A veces, cuando eres actor, te sientas en silencio y piensas: '¡Soy el único que piensa que esto no tiene sentido?' Entonces es maravilloso ser productor. Puedo levantar esa mano para todos. Para ser el número uno en una hoja de convocatoria, debes ganarte ese lugar", dijo la actriz sobre su experiencia en The Regime.

En mayo del año pasado, el es-

critor argentino Hernán Díaz ganó el premio Pulitzer, entregado por la Universidad de Columbia (EE.UU.), en la categoría Ficción por su novela Trust, publicada originalmente en inglés y traducida al español como Fortuna. El año anterior, The New York Times y la prestigiosa revista The New Yorker eligieron a la segunda novela de Díaz como uno de los libros del año.

Según el reconocido diario neoyorquino, en la novela Díaz "descubre los secretos de una fortuna estadounidense a principios del siglo XX, detallando el vertiginoso ascenso de un financiero de Nueva York y los enigmáticos talentos de su esposa".

THOY: " LUNES A VIERNES 10.00 elnueve con MARIANO PELUFFO GRUPOCTUBRE (f) canal9tv (D) elnueve elnueve.com.ar

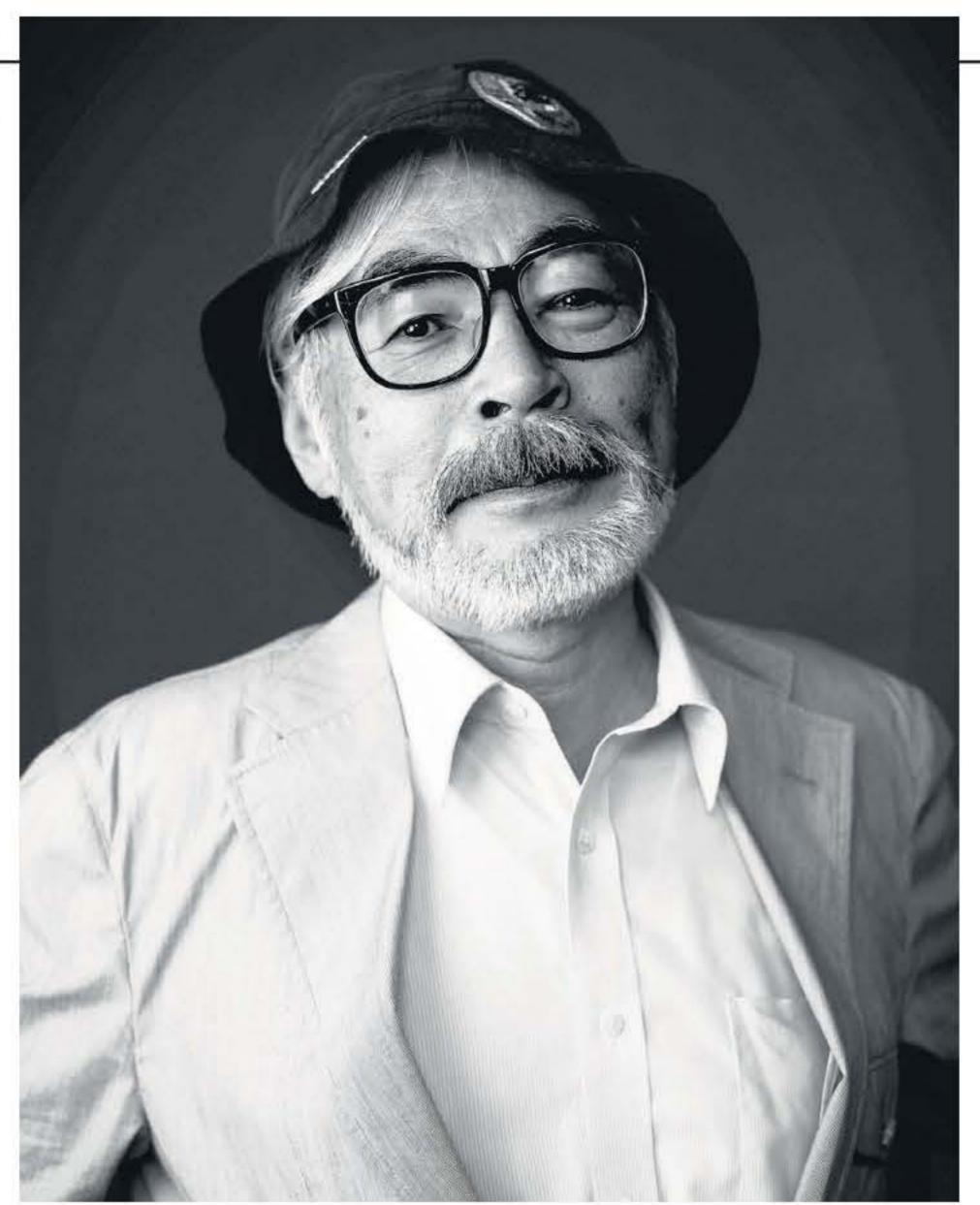



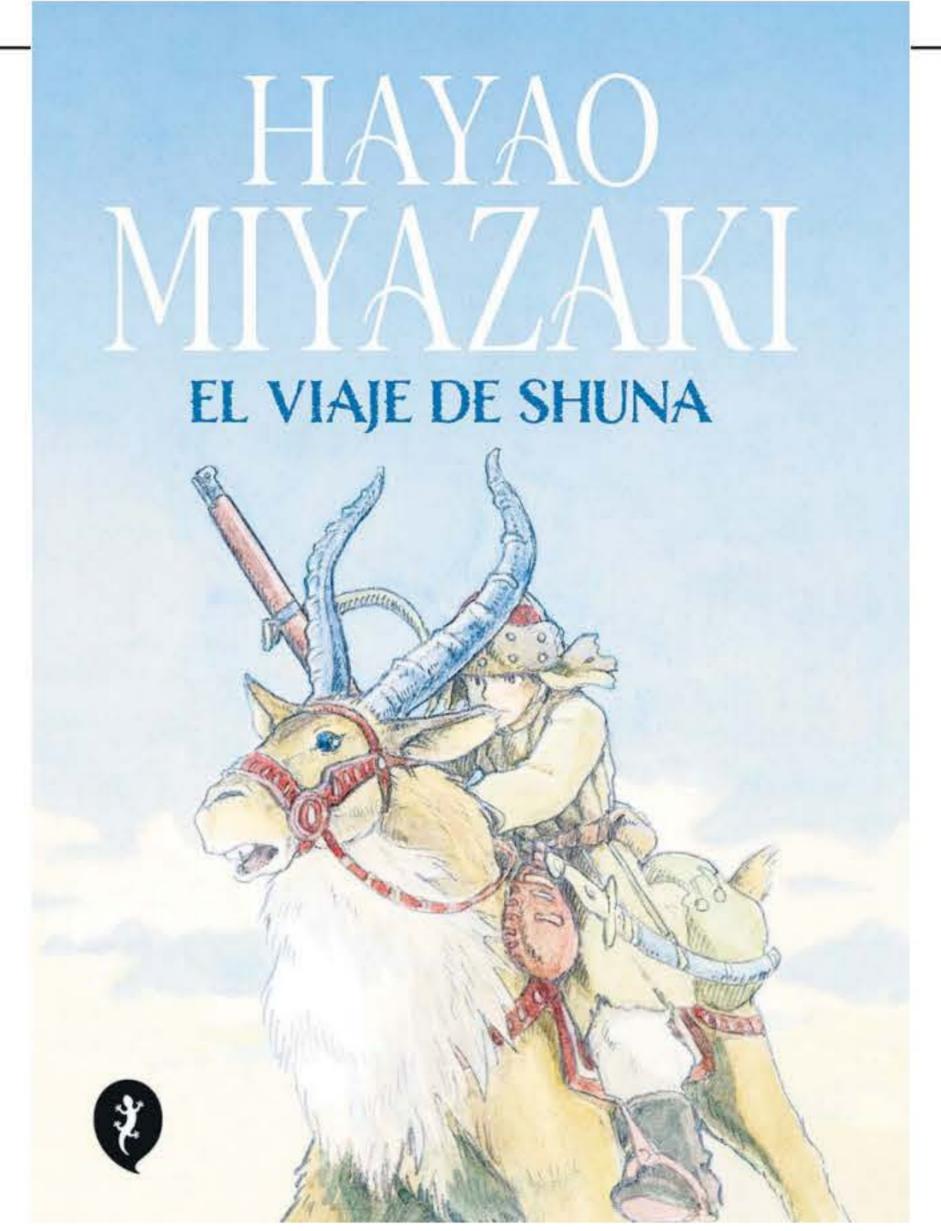

El libro fue lanzado por Salamandra.

HISTORIETA El viaje de Shuna, al fin editado en castellano

# Hayao Miyazaki en busca de una mejor humanidad

Por Andrés Valenzuela

El viaje de Shuna es un libro con muchas facetas. La más obvia pasa por su autor: es un relato de Hayao Miyazaki que estuvo décadas sin ser traducido y que sólo recientemente llegó a occidente. En las librerías argentinas el título publicado por Salamandra Graphic lleva apenas unos meses. El viaje de Shuna es "casi" una historieta. En términos de la cultura gráfica japonesa, lo que hizo Miyazaki aquí no es un manga, sino más bien un "emonogatari", un tipo de relato ilustrado, aunque para este lado del mundo el relato habita una suerte de frontera entre ambos lenguajes, con rastros de secuencias aquí y allá, pero a la vez usando de forma muy poco habitual las cajas de texto. La discusión formal, sin embargo, quedará para otros textos. Aquí vale decir mejor que es una historia que vale la pena leer.

El relato está basado en una leyenda tibetana que Miyazaki amaba, que adaptó modificando varias partes significativas (la edición de Salamandra Graphic incluye un posfacio muy interesante al respecto) y que bien puede leerse como una variante oriental del mito de Prometeo. Si en la mitología grieEl relato ilustrado adapta el mito de Prometeo y hace gala del bello estilo visual del realizador japonés, a la vez que se diferencia de su obra filmica.

ga el titán protector de la humanidad robaba el fuego a los dioses, en El viaje de Shuna un joven príncipe busca mejores condiciones de vida para su pueblo (y las encuentra, claro, en una suerte de jardín prohibido de las divinidades).

A partir de esto, varias cosas que vale la pena decir sobre el libro. La primera es rápidamente identificable: es gráficamente bello y el estilo de Miyazaki, conocido en todo el mundo gracias a sus películas, es claramente distinguible en estas páginas. La acuarela, que tantas satisfacciones dio a sus espectadores, aquí se erige cual estandarte.

Por otro lado, es interesante notar que la versión original de El viaje de Shuna se publicó en Japón al mismo tiempo que su autor desarrollaba la adaptación a la pantalla grande de Nausicaa, que a la postre le daría su primer gran éxito fílmico. De esa contemporaneidad salen varias coincidencias, que quedarán para los fans. Pero más importante aún, de este material, producido mientras Miyazaki aún no era una gran estrella, se advierte que ya estaban presentes sus preocupaciones centrales, incluso si algunas aún estaban en desarrollo o algo veladas. La voz autoral de Miyazaki es tan clara en los pasos de Shuna como en los de Chihiro, Ponyo, Satsuki o Mei.

La tensión entre naturaleza y desarrollo, la compasión, la importancia de las bases culturales, la explotación de los seres humanos, tan presentes en muchos de sus relatos audiovisuales, son en este libro fundamentales para el desarrollo de la trama. Nuevamente: el posfacio ofrece una detallada mirada comparativa con la historia tibetana original, pero también vale la comparación con Prometeo. En principio, porque en esas diferencias se realzan los valores de Miyazaki. Si el fuego que se roba Prometeo para ofrecerlo a los mortales es una representación de la industria, lo que busca Shuna son semillas, y semillas capaces de germinar, viables para ser plantadas.

Lo que pide Miyazaki en este relato (spoileando lo mínimo indispensable) no es la búsqueda de una sociedad industrial, sino el regreso a una sociedad capaz de

cultivar su propia comida, que no entregue su tiempo y sus cuerpos para obtener subproductos que vienen de afuera y que, en definitiva, someten su humanidad. Como contrapartida, la salida natural tanto para el éxito de Shuna en su misión como para superar el castigo que sufre por su éxito, pasa justamente por la capacidad para construir vínculos, por la empatía y la entrega al cuidado del prójimo. En ese sentido, al igual que toda su filmografía, El viaje de Shuna es un relato profundamente humanista.

Finalmente, y más allá de que los estudiosos de la obra de Miyazaki podrán afanarse en buscar coincidencias y "semillas" de su obra posterior en este libro, no deja de ser significativo que es un libro que jamás se adaptó al cine y que, a la vez, resulta difícil poner en la misma estantería que la obra de Miyazaki como mangaka. Pero como en todo su trabajo, la lectura resulta reconfortante: como si en sus páginas hubiera una pequeña clave para encontrarnos con una mejor humanidad.

#### Por James Mottram \*

Para ser un hombre cuyas películas se caracterizan a menudo por el sadismo y la crueldad, Yorgos Lanthimos tiene un aspecto más bien benigno. El director griego, vestido con sandalias y pantalones a rayas cuando entra en la habitación de hotel, parece más un consejero sentimental que el responsable de películas tan cáusticas como Canino, La Langosta y El sacrificio del ciervo sagrado. Incluso Emma Stone -la estrella estadounidense de sus tres últimas películas, La favorita, Pobres criaturas y la más reciente Kinds of Kindness, que se estrenará en Argentina en agosto- admite su sorpresa.

"Creo que pensé que sería mucho más intenso de lo que es en persona", dijo durante una rueda de prensa en el Festival de Cannes, un día antes de conocer a Lanthimos. El cineasta, de 50 años, se lo toma con buen humor cuando se le plantea esta apreciación sobre su carácter durante el encuentro. "¡Eso no estuvo muy bien! Soy un tipo intenso", se ríe, levantando los brazos, consciente de que reserva su salvajismo para la pantalla.

Por ejemplo, Canino, su gran éxito de 2009. La tercera película de su carrera (tras su debut en 2001, Mi mejor amigo, y la experimental Kinetta, de 2005), esta historia de una familia que vive dentro de un recinto, condicionada como animales, fue calificada de "ejercicio de perversidad" por The New York Times. También está su drama distópico La langosta, en el que los habitantes de un futuro cercano se ven obligados a encontrar una pareja romántica en 45 días o transformarse en una bestia de su elección. Nada le gusta más a Lanthimos que ver a sus personajes retorcerse bajo el microscopio de la vida.

Kinds of Kindness es un tríptico de 164 minutos en el que Lanthimos pone a prueba a sus personajes. La violencia física o psicológica se filtra en casi todos los fotogramas. En La muerte de RMF, la primera del trío, Jesse Plemons interpreta a Robert, un hombre esclavizado por el misterioso hombre de negocios de Willem Dafoe, que controla todos los aspectos de su vida, desde su dieta hasta sus hábitos sexuales. Es una mirada inquietante y perturbadora al libre albedrío.

Lanthimos admite haberse inspirado en Calígula, el emperador romano "loco" célebremente interpretado por Malcolm McDowell en la pantalla. Reflexionando sobre la vida y la muerte, y el nivel de control que ejercía sobre sus súbditos, el director empezó a plantearse la posibilidad de trasladar esta idea a un escenario contemporáneo "y llevarla al extremo para ver en qué consiste este tipo de relación", afirma.

Yorgos Lanthimos estrena en agosto Kinds of Kindness

# "Ver películas es esperanzador"

El director de *Pobres criaturas* regresa con un oscuro tríptico con Emma Stone y Willem Defoe, un ensayo sobre el libre albedrío.



"Siempre tuve la suerte de gozar de libertad creativa", dice el director griego.

"¿Qué significa el libre albedrío, el control, creer en alguien y confiar en alguien? Me pareció un punto de partida complejo".

Poco a poco, una historia se convirtió en tres. En RMF is Flying, Plemons es un policía llamado Daniel cuya esposa Liz (Stone), bióloga marina, desaparece en una expedición; cuando ella regresa, él está convencido de que esa mujer no es su cónyuge y

El guión de la película fue escrito por Lanthimos y su viejo amigo Efthimis Filippou, que trabajó en los primeros proyectos del director. Empezaron Kinds of Kindness justo después de terminar su última colaboración, El sacrificio del ciervo sagrado, de 2017, la historia de la extraña relación de un cirujano con un joven (interpretado por Barry Keoghan, de Saltburn). Aunque parezca que

"La película muestra la complejidad de las relaciones y plantea preguntas sobre si sabemos siquiera lo que queremos cuando somos libres."

la pone a prueba, obligándola a realizar actos de automutilación cada vez más horripilantes. En RMF Eats a Sandwich, posiblemente la más opaca de las tres, la Emily de Stone abandona a su marido y a su hijo al verse arrastrada hacia una secta sexual dirigida por el magnético líder de Dafoe y su igualmente fascinante compañero, interpretado por Hong Chau. Una vez más, se admite el libre albedrío.

Lanthimos se ha limitado a reunir al mismo reparto y equipo de Pobres criaturas (todos, desde el director de fotografía Robbie Ryan hasta Stone y Dafoe), no ha sido así en absoluto. Kinds of Kindness "tardó muchos años en completarse", explica. "Y eso fue bastante beneficioso... tuvimos tiempo de distanciarnos mientras hacíamos otras cosas en el medio".

Para Lanthimos, esas "cosas en el medio" fueron el cuento de

época La favorita y su electrizante fábula feminista victoriana Pobres criaturas. Ambas se llevaron el Oscar a la mejor actriz por sus respectivas protagonistas: la malhumorada reina Ana, interpretada por Olivia Colman, y Bella, una criatura sexualmente liberada reanimada al estilo Frankenstein tras un suicidio. A su manera, ambas películas lanzaron al gran público la extraña perspectiva del mundo de Lanthimos. Estas y Kinds of Kindness contaron con el respaldo de Searchlight Pictures, filial de Disney.

"Tienen fe en los cineastas", afirma sobre el sello indie que se ha convertido en su hogar. "Es la misma relación con otros miembros del equipo o con otros actores. Si realmente creen en vos y quieren apoyarte, lo harán". En sus primeros años, trabajando desde Atenas, donde creció, Lanthimos tuvo "suerte" en películas como Canino y su continuación en 2011, Alps. "Las hicimos solos, así que nadie estaba allí para decir sí o no".

Sin embargo, de alguna manera, a medida que los presupuestos crecieron, pudo conservar el corte final de su trabajo. "Siempre tuve la suerte de gozar de libertad

creativa. Y en Searchlight también vieron el potencial de esta película y se subieron al carro. Fue muy fácil. Es muy sencillo. Y conocen el tipo de cineasta que soy, y saben que esto es lo que hay, y es como un sí o un no. ¿Querés participar o no? Y querían participar".

Aun así, es imposible creer que Kinds of Kindness vaya a tener el mismo éxito que Pobres criaturas o La favorita, a pesar de que Plemons (con toda la razón del mundo) fue galardonado en Cannes con el premio al mejor actor por su interpretación. Tras ganar el León de Oro en su estreno en el Festival de Venecia del año pasado, Pobres criaturas recaudó 117 millones de dólares en la taquilla mundial, superando incluso los 95 millones de dólares de La favorita. Entre las dos películas, Lanthimos obtuvo cuatro nominaciones a los Oscar, que se suman a la que obtuvo por coescribir La langosta.

Sin embargo, Kinds of Kindness se antoja mucho más divisiva, sin los divertidos diálogos subidos de tono del dramaturgo australiano Tony McNamara, guionista de La favorita y Pobres criaturas. Es una película para aquellos que disfrutaron de la naturaleza negra de los primeros trabajos de Lanthimos, aunque con un reparto más estelar. Pero, ¿está dando vueltas a la cabeza? En palabras del crítico de Slant: "La abstracción se presenta con una cursilería aún más empalagosa, el sadismo es más juvenil y carente de propósito, y el humor es simplón hasta revolver el estómago".

Al promover una película que se resiste a una interpretación fácil, Lanthimos se muestra igualmente reacio a ponerle etiquetas definitivas. Como la idea de que la libertad es una prisión. "Bueno, supongo que plantea ese tipo de preguntas", dice, con cautela. "Muestra, creo, la complejidad de las relaciones y plantea preguntas sobre si sabemos siquiera lo que queremos cuando somos libres, o si eso es lo mejor para nosotros. O

nes y relaciones. Y creo que, sí, cuando sos totalmente libre, eso conlleva mucha responsabilidad. Y cada persona puede manejarlo de una manera diferente".

¿Son sus películas sobre la desesperanza a la que a menudo se enfrenta la humanidad? Ciertamente, Kinds of Kindness parece la película más nihilista de su carrera. "¡No tener ninguna esperanza? No sé... Acabo de hacer una película con final feliz", dice. A la vista de lo que le ocurre al personaje de Christopher Abbott en el final de Pobres criaturas -sin spoilers-, es discutible considerar "feliz" su final, pero eso tipifica más bien el humor mordaz de Lanthimos.

"No creo que la esperanza provenga necesariamente del argumento de una película", continúa. "Creo que la esperanza para mí, incluso si la película es bastante oscura... el humor ayuda. Creo que Kinds of Kindness es bastante divertida. Quiero decir, me parece bastante divertida en muchos sentidos. Creo que eso es algo: ver cosas terribles, pero también ver el humor en ellas y lo ridículas que son. Somos seres humanos y creo que, después de experimentar y procesar cosas terribles, podemos verles el aspecto humorístico. Así que creo que eso forma parte de mi oferta de esperanza".

A ojos de Lanthimos, crear obras que reflejen el mundo y muestren incluso lo peor de la humanidad es algo positivo. "Que la gente las mire y pueda empezar a pensar en estas cosas y hacerse preguntas sobre la libertad o lo que sea... eso es esperanzador". Hay que admitir que, dada la naturaleza estereotipada de tantas películas que salen del sistema de estudios hoy en día, es un director al que hay que aplaudir por pulsar botones y límites.

Además, conseguir que el público acuda a cines en apuros para vivir una experiencia comunitaria -como hizo en La favorita y Pobres criaturas— tiene que ser bienvenido. "Creo que el proceso

"Somos seres humanos y, después de experimentar y procesar cosas terribles, podemos verles el aspecto humorístico. Es mi oferta de esperanza."

si tener algún tipo de estructura y normas en nuestras vidas es realmente beneficioso. ¿O también es beneficioso romper con ellas?".

Hace una pausa, controlando sus palabras. "No creo haber hecho en mi vida ningún tipo de absoluto... ni haber llegado a una conclusión real de que la libertad es la cárcel. Simplemente creo que es muy complejo saber exactamente cómo manejarlo y cómo navegar por ese tipo de situacio-

de ver películas es esperanzador. La catarsis no tiene por qué estar arraigada en el argumento de una película. Proviene también del acto colectivo de verla, pensar en ella, discutirla, volver a pensar en ella, verla en otro momento en el que nos sintamos diferentes. Así que creo que eso es esperanzador".

\* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal 12. 40

#### Contratapa

#### Por Mario Goloboff \*

Pocas veces ha acertado tanto Mario Vargas Llosa (que en realidad acierta pocas veces y, cuando lo hace, sólo en el terreno de la literatura) como con la pregunta que da título a esta nota, y que abre una de sus primeras novelas, todavía interesantes, Conversación en la catedral.

La pregunta, de validez universal, podría caber a cualquier país latinoamericano, puesto que, desde que nacieron (o desde antes), se han jodido casi todos. Y sin duda a muchos europeos, Alemania, Francia, Italia, España... Salteadamente, si se quiere, cuando el imperio Austro-Húngaro o con el nazismo, en Alemania; con la Cuarta República, socialista y a la vez colonialista o con el gobierno del general Charles de Gaulle, en Francia; con el fascismo o con el PCI o la democracia cristiana, en Italia; con la verdadera revolución libertaria que llegó a gobernar la Cataluña y el Aragón, o con el franquismo, en España, etcétera; ello según países y casos... Y gustos.

Todos, prácticamente sin excepción, han vivido crisis, de grandes caídas y de crecimiento, y todos podrían preguntarse, si solo vieran sus desgracias y sus malestares, cuándo empezaron ellos. A Mario Vargas Llosa podría respondérsele, respecto del Perú: cuando escuchó a Manuel Odría o a la familia Fujimori, es decir, a gente que piensa como él, y no a Manuel González Prada, a José Carlos Mariátegui, a César Vallejo, a José María Arguedas, que supieron decirle bien cuáles eran sus males y sus soluciones.

Este panorama, asimilable a todos los países, quiere tal vez decir que en todos hay personalidades y gentes y movimientos que los joden, más o menos profundamente, y personalidades y gentes que los salvan, con su presencia, con su mensaje, con su acción y con su reflexión.

Viene esto a cuento porque de manera permanente, discursiva y práctica, el presidente Javier Milei está exhibiendo su mirada, contradictoria, tendenciosa y arbitraria, de la historia argentina y, sobre todo, del origen de nuestras crisis y desgracias. Que él suele adjudicar ora al peronismo, ora a las luchas populares y electorales de prin-

cipios del siglo XX, ora (en su vasto, acalorado y poco fundamentado menjunje), a los principios casi de la nacionalidad. Nunca a las clases poseedoras, a la dependencia de las potencias extranjeras, a los gobiernos cómplices, a los golpes de Estado, a la represión, a las inobservancias constitucionales.

Así, es capaz de remontarse a los orígenes de la nacionalidad, renegar de la Independencia de España (sobre todo de la monárquica), de las luchas por la soberanía, por los derechos sociales y de sus conquistas. Pero es imposible, y hasta inútil, discutirle a Milei o a sus seguidores

# ¿Cuándo se jodió el Perú?



esa vorágine de frases sin ninguna probanza, hechas de trastos inservibles, casi de desechos de lenguaje, y no de historia, de documentos o de verdad. Es que a través de esas miradas se muestran los basamentos ideológicos de las medidas económicas y sociales que toma el anarco capitalismo, que son las de desconocer los grandes movimientos históricos de nuestra nación en busca del progreso material y la distribución más equitativa de la riqueza, corrientes que impusieron los prohombres y mujeres que los encabezaron, las ideas y las prácticas que nos distinguieron positivamente en el conjunto de países.

En realidad, Milei no apunta de ningún modo a restituir una verdad histórica en aras del desarrollo del país, sino a dañar a los movimientos sociales y políticos y a los dirigentes que lo hicieron escapar, por cortos períodos, de la opresión del sistema oligárquico y semifeudal, y luego capitalista financiero, a que estuvo siempre sujeto.

Historiadores un poco más serios, y en verdad más formados, más solventes y escuchados (Tulio Halperin Donghi, Oscar Terán, para dar solo dos ejemplos) aportan otros elementos. Escribe el primero (en 1969), dejando bien claro cuáles son los ejes de nuestros problemas: "Una historia de América latina que pretende hallar la garantía de su unidad y a la vez que de su carácter efectivamente histórico al centrarse en el examen del rasgo que domina la historia latinoamericana desde su incorporación a una unidad mundial, cuyo centro está en Europa: la situación colonial. Son las vicisitudes de esa situación, desde el primer pacto colonial cuyo agotamiento está en el punto de partida de la emancipación, hasta el establecimiento de un nuevo pacto, más adecuado, sin duda, para las nuevas metrópolis, ahora industriales y financieras a la vez que mercantiles, pero más adecuado también para una nueva Latinoamérica más dominada que antes de la Independencia por los señores de la tierra, y hasta la crisis de ese segundo pacto colonial, la búsqueda y el fracaso de nuevas soluciones de equilibrio menos renovadoras de lo que suponían a la vez sus partidarios y sus adversarios...").

En cuanto al segundo, Oscar Terán, escribe para sus alumnos en lo que luego será su libro póstumo (Historia de las ideas en la Argentina, 2008) sobre un momento clave en la historia mundial, a la salida de la Segunda Guerra, mirando sobre todo la situación social, y considera para la Argentina una contradicción fundamental: "Fueron estas últimas fuerzas (se refiere a las que apoyaban a los Aliados) las que, ante las elecciones de 1946, convocadas por los ejecutores del golpe militar de 1943, determinaron que la opción se jugaba entre democracia y fascismo. En cambio, el coronel Juan Domingo Perón definió que en ellas se dirimía "un partido de campeonato" entre la injusticia y la justicia social. Más allá de quien tuviera mejores ra-

zones, lo que se instalaba como hecho definitorio era que se trataba de dos consignas que apelaban a distintos e inconmensurables criterios de legitimidad. En efecto, la democracia de sufragio universal responde a derechos políticos, y la justicia social, a derechos sociales: bien pueden existir la una sin la otra".

Menos simplones que los razonamientos de nuestro agitado dirigente, los dos ponen de manifiesto la complejidad de estas cuestiones y lo difícil de su solución.

Escritor, docente universitario.

26

Páginal 12, el país a diario, editado en Buenos Aires, República Argentina. Pro- Directora periodística: Nora Marcela Veiras. Registro D.N.D.A. en trámite. pietario: Editorial La Página S.A. Registro de Marca: 1725412. Redacción y Impresión: Editorial Perfil S.A., California 2715, CABA. Distribuidor en Capital administración: Venezuela 356 (CP C1095AAH), Cdad. Aut. de Bs. As. Teléfonos: Federal, Gran Buenos Aires e interior: DISTRI/12, Venezuela 356 (CP C1095AAH). 3221-8760 (líneas rotativas). Publicidad: Televisión ABC S.A. Dto. de Publicidad: Tel.: 3221-8760 (líneas rotativas). Opcional Caras y Caretas: \$10.000, recargo 4778-7568/3579/7538. Correo de Lectores: www.pagina12.com.ar/correo. interior: \$100.